## **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 NO S



# El alza del precio de la vivienda eleva un 20% las ayudas directas de Cáritas

• «Es más difícil encontrar vivienda que trabajo» para las personas que atiende la ONG de la Iglesia • Las ayudas pasan de 716.000€ en 2022 a 855.000 en 2023, por la inflación y por el desmedido auge los alquileres, que «se han doblado o triplicado»

El encarecimiento de la vivienda es un hecho y sus consecuencias afectan en mayor medida a los colectivos más vulnerables, que requieren apoyos extraordinarios para encontrar un espacio digno en el que residir. Los datos cantan y Cáritas de Burgos ofrece algunos significativos en este sentido. Tanto es así que sus responsables han manifestado su especial «preocupación» por los efectos de una realidad que el año pasado elevaba en casi un 20% la cuantía total de las ayudas económicas directas distribuidas. El montante crecía de los 716.000 euros de 2022 a los 855.000 del ejercicio anterior, alimentado por la inflación y por el desmedido aumento de precio de los alquileres, mayor en proporción en

el caso de las habitaciones en piso compartido. «Se han doblado, incluso triplicado en algunos casos», lamentaba la coordinadora de Acción Social de Cáritas, María Gutiérrez.



#### COMPROMISO CON LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO EN EL FORO DE LA UBU

Una nueva edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos se suma a las 22 ediciones anteriores que lo han convertido en «uno de los más amplios y participativos de todo el país», según aseguró el rector Manuel

# El paro baja más de un 4% pero sigue arraigado en el sector Servicios

Acaparó en mayo el 70% de los 13.646 parados registrados, tras un descenso de 621 personas

El paro continúa descendiendo en Burgos. Aún con todo, el sector servicios sigue siendo el nicho con mayor tasa de desempleo. No es un fenómeno que afecte únicamente a la provincia ni a Castilla y León en su conjunto. En cualquier caso, este sector acaparó el pasado mes de mayo al 70%

de los 13.646 parados registrados. En términos generales, el Servicio Público de Empleo Estatal revela una caída del paro del 4,35% respecto al mes de abril. Es decir, 621 personas que encontraron trabajo. La brecha de género sigue marcando la pauta, ya que el desempleo afectó en mayo a 5.439 hombres y 8.207 mujeres.

Pérez Mateos. La cita congrega a un centenar de empresas e instituciones, repartidas en 86 stands, que demandan perfiles variados a los candidatos para los 600 empleos que se calcula que se podrían ofertar.



### La limpieza de La Quinta se refuerza con más personal para la fiesta del día del Curpillos

El dispositivo de limpieza del parque de La Quinta con motivo de la jira del Curpillos se reforzará este año sobre todo con medios humanos con hasta 143 operarios que trabajarán en cuatro turnos, frente a los 120 que lo hicieron el pasado ejercicio. Además, se colocarán 200 contenedores. Pág. 4

Manso: «Cuando tenga algo que decir a los afectados por los aparcamientos en altura les llamaré»

#### **PROVINCIA**



El IDJ sufraga 15 coordinadores deportivos para «dinamizar todo el año» a 41 pueblos

# **OPINIÓN**

NUNCA AHORRÉ lo suficiente para pagar las cien mil pesetas que costaba la enciclopedia Espasa con su mueble de madera y sus apéndices. Entonces, algunos creíamos que casi todo estaba en sus tomos de lomo negro. Y no era para tanto. Hoy la Wikipedia se lleva la palma. Y el clic. Y dicen que tampoco es para tanto. En sus páginas y pantallazos estuvo y está la cultura en toda su dimensión. Muchas veces me he preguntado qué es cultura. Cuántas culturas existen. De qué tratan y para qué sirven. Desde niño escuché que lo importante era tener una buena cultura general. Y desde que la razón entró en mis usos vitales, la cultura ha sido la coletilla permanente la gran piedra angular, el alimento del pueblo, la razón de existir de cualquier gestión social. Todo tiene relación con la cultura. Que sería de los políticos y de



TIERRA ADENTRO JAVIER PÉREZ ANDRÉS

Cultura popular

sus políticas si careciesen de sus departamentos culturales. Pero lo de la cultura trasciende al estrato social. No solo es cuestión de eruditos y letrados. El padre Penagos a quien conocí en el seminario (mi primer Florilegio...), habría apuntado así: Quod natura non dat Salmantica non praestat. Lo

que natura no da, Salamanca no presta. Y vive Dios que mi cuaderno de bitácora está lleno de apuntes de sabios crecidos a extramuros de las grandes casas de cultura. En mi barrio había hombres cabales, en mi pueblo labradores filósofos, marinos valientes, pastores poetas. Hubo un tiempo que en el pueblo más olvidado del mapa, sin apenas bachilleres, vivieron unas gentes que construyeron una sociedad civil rural llena de cultura. Había pintores, músicos, actores, escritores, poetas.. y lo demostraban cada domingo, cada fiesta, cada estación del año, en cada acto social de cierto relieve. Posiblemente en ese espacio y tiempo de esa aldea soñada, hoy silencio y ruina, se cultivó la cultura con extraordinaria vitalidad. Prueba de ello es que aún hoy muchos mayorines nonagenarios despliegan en sus relatos y recuerdos el sabor de lo culto. Paisanos y paisanas que han hecho de la bondad y el buen juicio un modelo de actitud positiva hacia los demás. Esos son los hombres justos, cultos. Y esas mujeres, sabias contendoras de las artes nobles que en silencio tejieron sentadas a la puerta de la casa el manual de cultura que hemos leído y releído generaciones enteras. Hay quien denomina estos cuadernos de bitácora arcanos inmateriales. Mal asunto este de contar con alforjas tan grandes donde todo cabe cuando se trata de guardar y amontonar cultura. Deberíamos de establecer apartados de importancia vital. O sea, asuntos que por cuestión de raíces y herencias locales nos pertenecen. La llaman cultura popular. Hay una prueba del algodón que no falla nunca: más culto es quien más lee y es más sabio el que además camina.

# La realidad del vigor económico que dan los magníficos datos del empleo

LA BUENA MARCHA del empleo en Castilla y León, con récord histórico de ocupados, como en el conjunto del país es un síntoma inequívoco de una economía sana pesa a haber sido azotada por crisis sanitarias y bélicas. Los datos del paro siguen certificando el buen ritmo de la economía. De la economía real. La de los ciudadanos que primordialmente necesitan un puesto de trabajo con el que construir proyectos de vida. Y esa buena marcha de la economía se suele deber esencialmente a que la acción política no entorpece o entorpece menos, que es su función esencial, pero también gracias a la salud empresarial y su confianza en el contexto. La inflación y los precios de las hipotecas azotan a las clases menos pudientes. Pero el empleo es el recurso más infalible contra las desviaciones y las dolencias de la economía, esas que sí dependen en gran medida de la acción política, y donde la acción política suele mostrar sus debilidades. Es tiempo más que suficiente para que la autoridad monetaria europea baje los tipos. Ya lo tenía que haber hecho. Pero lo acometerá, seguramente con más timidez de la que los subió mañana, en vísperas de las anodinas elecciones europeas que han conseguido no interesar a casi nadie. La abstención dictará sentencia. Y lo hace ahora para tratar de evidenciar la utilidad de unos verdaderos y auténticos inútiles de la

economía, que siguen aplicando fórmulas de hace medio siglo a los problemas actuales. Y no han tenido más ocurrencia para frenar la inflación que acribillar subidas de tipos de las clases medias y bajas, subiéndoles las hipotecas de forma desmesurada.

Afortunadamente el apocalipsis de los agoreros sigue sin llegar al ámbito más social de la economía, que es el empleo. Y ese es el mejor síntoma, por mucho que se empeñe el consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones, en hacer piruetas de cifras e interpretaciones para atacar asuntos como la reforma laboral pronosticando que no es oro todo lo que reluce. De momento, reluce el empleo. Y vivimos de realidades, no de teorías. Mejor haría en acometer planes para salvar al comercio tradicional en nuestras calles, que es el sector que más sufre por la durísima competencia con las franquicias, internet y las grandes multinacionales. Algo más que soltar billetes a la patronal del comercio de Castilla y León que está dirigida por un verdadero incompetente, el soriano Adolfo Saiz, que tras hacer el ridículo con estridencias en la política municipal ahora se ha agarrado al chiringuito del departamento de Comercio de CEOE Castilla y Léon. El comercio más que nunca. Tampoco estaría mal que la consejería auditara esas subvenciones como hace con las de los sindicatos.

#### **ABEL**



#### **PAPAMOSCAS**

## Bruselas, sus políticos y billetes

CADA CINCO AÑOS se despliegan por las calles de nuestras ciudades y algún que otro pueblo unas señoras y unos señores que viven de la política a cuerpo de emperadores y emperatrices, con alojamiento itinerante en Bruselas. Allí se meten un billetada indecente por hacer cosas que muchas veces podían dejar sin hacer para alegría del vecino que quiere ser el alcalde, pero no tiene ni pajolera idea de quién es el eurodiputado. El eurodiputado es uno que se mete a razón de 240.000 euros al año, más vuelos a tutiplén y un hartazgo de prebendas indecentes. Sólo hay que mirar las cuentas corrientes de quienes llevan tiempo parasitando en el escaño de Bruselas. Cómo las tenían cuando llegaron y cómo han engordado con el paso del tiempo. Pues en buena medida esto es lo que conocemos por Europa y que llegada una pandemia no nos sirve ni para avisarnos de que viene un virus enfurecido. O cuando

tenemos un forajido aquí es el país que se nutre de las instituciones europeas y su fábrica de burócratas el que le acoge en sangrado para que la Justicia nuestra no pueda meterle mano. La Europa de los chollos. Europa es una idea brillante que cada día perpetúa más su fracaso. La Europa que quieren los ciudadanos es la que resuelve su vida, no la que se pule nuestro IVA en instituciones inútiles y políticos vividores. La Europa de la eficacia, no la Europa de la burocracia y las decisiones insensatas que arruinan nuestra agricultura y favorecen la competencia desleal de países que producen y compiten desde el ejercicio de la esclavitud más atroz y se la suda el medio ambiente, el planeta y hasta la sanidad alimentaria. La Europa de la protección del medio ambiente y de las especies, no la que es un lobo para el hombre, y para el ganado. Escucharán a unos señores y señoras de las bondades de su Europa. Se refieren a las bondades de sus cuentas corrientes, no lo duden. Piensan en billetes; los suyos. ¡Vaya ganao!

# EL CORREO DE BURGOS EL MUNDO BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS **DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

#### REDACCIÓN:

Marta Casado, Natalia Escribano, Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD: Ana García

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN: Miguel Cuenca-Romero DISTRIBUCIÓN:
Logintegral / Beralán, S. L.
IMPRIME:
Bermont Impresión.
Avda Portugal 4 CTC Coslad

Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid) DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# El alza del precio de la vivienda eleva un 20% las ayudas directas de Cáritas

• El total crecía de 716.000 euros en 2022 a 855.000 en 2023 • La organización diocesana atendió a 10.687 personas de 7.040 familias, cifra similar a la de 2022 • Un 34% solicitaban apoyo por primera vez

#### L. BRIONES BURGOS

El encarecimiento de la vivienda es un hecho y sus consecuencias afectan en mayor medida a los colectivos más vulnerables, que requieren apoyos extraordinarios para encontrar un espacio digno en el que residir. Los datos cantan y la memoria anual de Cáritas Diocesana de Burgos ofrece algunos significativos en este sentido. Tanto es así que sus responsables han manifestado su especial «preocupación» por los efectos de una realidad que el año pasado elevaba en casi un 20% la cuantía total de las ayudas económicas directas distribuidas.

El montante crecía de los 716.000 euros de 2022 a los 855.000 del ejercicio anterior, alimentado por la inflación y por el desmedido aumento de precio de los alquileres, mayor en proporción en el caso concreto de las habitaciones en piso compartido. «Se han doblado, incluso triplicado en algunos casos», lamentaba la coordinadora de Acción Social de la organización, María Gutiérrez, para subrayar que, «en este momento, para las personas a las que acompañamos es más difícil encontrar vivienda que trabajo». Al respecto, la representante de la entidad instaba a las administraciones a implementar políticas que fomenten el alquiler social e impidan que se especule «con un bien tan básico como este»

El pago de la renta y los suministros (luz, gas, agua...) vinculados con el hogar son el segundo gran grupo del listado de destinos de las citadas ayudas económicas directas, liderado siempre por los bienes básicos para la subsistencia, tales como alimentación o medicamentos.

Era este uno de los mensajes destacados de la tradicional «rendición de cuentas» que cada año ejerce Cáritas con la difusión de su balance de actividad y económico. El de 2023 revela cierta estabilidad tras varios años de escalada de la demanda de apoyo, motivada primero por la pandemia y agravada posteriormente por la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación. «Podemos decir que ha sido un ejercicio relativamente normal» en comparación con los anteriores, según consideró su director, Jorge Simón.

Las cifras lo respaldan, pues las 10.687 personas de 7.040 familias atendidas en la provincia-4.004 de ellas en la capital-suponen una variación mínima respecto a 2022, de apenas un1,5%. Sorprende, sin embargo, que el 34% de estos casos acudían a Cáritas por primera vez, hecho del que la organización diocesana hace una doble lectura. Y es que aunque se puede entender como una «rotación orenovación» de las familias que precisan apoyo,

«también tiene una interpretación positiva, ya que el hecho de que su incorporación no incremente el número total revela que hay otras familias que dejan de necesitar ese respaldo y, por tanto, supone que nuestra intervención es efectiva porque, junto con tras medidas como las ayudas públicas, saca a las personas de la pobreza», explicaba Gutiérrez.

Más allá del estatismo del dato total, el perfil de quienes lo integran sí que experimentaba cambios el año pasado. Se registraba un incremento de ciudadanos extracomunitarios, del 46% del total hasta un 59%, en gran medida provenientes de países hispanoamericanos, con Colombia y Venezuela como principales lugares de origen. «Para muchos de nuestros atendidos, además de las condiciones económicas, los motivos para dejar atrás

su país tienen que ver con la inseguridad y la falta de perspectivas de futuro», indicaba la coordinadora de Acción Social, para destacar que otra de las 'novedades' detectadas es el mayor nivel de estudios de los migrantes que recalan en sus servicios en busca de apoyo. «Si en 2022 había un 13% con Bachillerato o formación superior, en 2023 era un 18%. Recibimos a personas con mayor cualificación que acceden en mayor medida al empleo», añadía Gutiérrez.

Así, las 89.271 intervenciones llevadas a cabo por Cáritas Diocesana de Burgos el año pasado en sus diez programas en activo convierten a la entidad en voz más que autorizada para analizar las situaciones a las que se enfrentan los colectivos vulnerables.

La conclusión es demoledora: «La pobreza severa sigue estancada, pese

a la recuperación económica, y ni siquiera se han superado los niveles que dejó la crisis de 2008». Gutiérrez indicaba que casi la mitad de las personas atendidas no percibe dinero «ni por salarios, ni por prestaciones», por lo que el Ingreso Mínimo Vital «sigue sin alcanzar a todos los que lo necesitan».

#### CONTRA LA CRISPACIÓN

No es mucho mejor la reflexión en torno al mercado laboral, pese a la evidente recuperación. «La precariedad se ceba con los parados de larga duración, los jóvenes menos cualificados y las mujeres con hijos a cargo, que son perfiles muy frecuentes en Cáritas», explicaba. Defiende así la organización el fomento del «empleo protegido» y una mayor vigilancia para prevenir y sancionar los casos de explotación.

La coordinadora de Acción Social culminó su intervención con una doble llamada. Por un lado, recordaba la importancia de los fondos públicos para cooperación internacional y exigía alcanzar el 0,7 de los presupuestos de las administraciones del que, por cierto, se alejaba este año el Ayuntamiento tras el recorte de esta partida impuesto por Vox. Gutiérrez señaló al respecto que Cáritas se posicionó en contra de tal decisión a través de la Coordinadora de ONG.

Además, reivindicó la creación de espacios de encuentro y diálogo sereno y constructivo, pues «la polarización y crispación» imperantes en la actualidad «nos perjudican a todos, pero todavía más a los más vulnerables». «Lo que debe mover a los responsables políticos es la búsqueda del bien común», apostilló.



El delegado de Cáritas Burgos, Mario Vivanco, junto a María Gutiérrez y Jorge Simón. SANTI OTERO

# Saturación en los servicios por «falta de medios» de las administraciones

El colapso del sistema de acogida aboca a los afectados a ocupar meses plazas del programa de personas sin hogar

#### L.B. BURGOS

La «falta de medios» de las administraciones repercute en el funcionamiento de Cáritas hasta el punto de saturar algunos de sus programas. La coordinadora de Acción Social de la entidad diocesana, María Gutiérrez, señalaba ayer un par de ejemplos que evidencian este impacto y dificultan el desempeño de su labor en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.

Así, lamentó la creciente conges-

tión del sistema de acogida a personas inmigrantes. «Trámites tan básicos e iniciales como solicitar una cita en Comisaría o Extranjería se prolongan durante semanas o meses y obligan a las personas afectadas a ocupar plazas en recursos como el de personas sin hogar», totalmente abarrotado, detallaba.

Otro síntoma del colapso que sufren los servicios públicos es el incremento que la partida destinada a adelantar ayudas. «Ha crecido un 29% en 2023, hasta los 554.909 euros», indicaba Gutiérrez, para señalar que esta eficaz forma de que los apoyos lleguen «a quien lo necesita cuando lo necesita» supone una importante carga de trabajo para la entidad y revela la escasa agilidad de las respuestas de la administración a las necesidades de la sociedad. «Está claro que el sistema está tensionado porque no se quiere dotar de los recursos necesarios para que no sea así», concluía.

#### PERSONAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS

## 7.162

Acogida parroquial. Este programa concentra el mayor número de personas atendidas. Sus equipos ofrecen orientación y ayudas ajustadas a las necesidades.

#### 1.018

Infancia. Los menores beneficiarios en este ámbito se distribuyen entre los cinco centros activos en la provincia.

## 146

Mayores. Este programa de acompañamiento se ponía en marcha hace tres años para luchar contra la soledad no deseada y ya se ha implantado en cinco localidades.

## 1.184

Sin hogar. Cuenta con recursos residenciales en Burgos, Aranda y Miranda. Registra un cambio de perfil, con más jóvenes en situación irregular que logran abandonar la exclusión tras recibir apoyo.

## 2.249

Empleo. Superaba el millar de inserciones laborales en 2023. Casi la mitad gracias a la agencia de colocación propia, referente en servicio doméstico.

# La limpieza del parque de La Quinta se refuerza con más medios humanos

La zona de emergencias se situará en Las Veguillas y se recomienda acudir en autobús

N. ESCRIBANO BURGOS El dispositivo de limpieza del parque de La Quinta con motivo de la jira del Curpillos se reforzará este año sobre todo con medios humanos con hasta 143 operarios que trabajarán en cuatro turnos, frente a los 120 que lo hicieron el pasado ejercicio.

Sin embargo, en cuanto a maquinaria se usará la misma y se advierte que su acceso es más complicado por la orografía de esta zona, pero está previsto que puedan entrar camiones de tamaño mediano para vaciar, a las 16.00 y a las 19.00 horas, los cerca de 200 contenedores que se ubicarán. En concreto, se dispondrá por toda la campa de un centenar de cubos, 20 contenedores de envases, 13 de vidrio, 10 cajas multifracción de resto y 35 contenedores de fracción de resto.

La Concejalía de Medio Ambiente y la empresa Urbaser, han acordado este plan de trabajo que comienza en los días previos a la fiesta de El Parral, con la ubicación de los contenedores, y con el baldeo del parque con la colaboración también de vehículos de Bomberos para regar los caminos y, así, prevenir la aparición de polvo y pelusas. Sin duda, las horas de mayor trabajo se concentrarán por la tarde y la noche del 7 de junio, así como todo el día 8 para devolver a la normalidad este zona de alto valor medio ambiental después de la fiesta, que moviliza a miles de personas.

Los concejales de Medio Ambiente y de Festejos, Carlos Niño y Carolina Álvarez, que han presentado los pormenores de la fiesta del Curpillos, que se celebra este viernes 7 de junio, han solicitado la



Trabajos de instalación eléctrica para la fiesta del Parral en La Quinta. T. A.

máxima colaboración ciudadana en materia de limpieza y han pedido a todos los que participen que hagan uso de los contenedores tanto los ubicados en el parque como en la zona trasera de las peñas. Ambos han recordado la prohibición de meter vidrio en la zona y se han mostrado, especialmente preocupados, porque puedan quedar en La Quinta pequeños restos de vidrio rotos que pudieran hacer efecto lupa durante el verano y, de esta manera, acrecentarse, el riesgo de incendio.

Niño llamaba la atención también por mantener lo más limpio posible las riberas del río Arlanzón y el propio cauce.

#### ZONA DE EMERGENCIAS

Otro de los retos del cambio de ubicación de esta popular romería ha sido ubicar en este espacio la zona de emergencias, con hospital de campaña, ambulancias, punto violeta (para mujeres que se sientan agredidas), protección civil y espacio para colocar a los niños pulseras identificativas para resolver de manera

rápida cualquier extravío.

El aparcamiento de Las Veguillas es el lugar elegido para realizar este despliegue y, por ello, no se podrá utilizar para estacionar vehículos particulares. De hecho, la calle que da acceso a este lugar, el final de San Pedro de Cardeña, estará destinado para este tipo de vehículos, aunque sí podrán acceder los residentes.

#### DJ Y BAILES DE TARDE

Desde la Federación de Peñas, Fajas y Blusas, su presidente, Miguel Santamaría, recordaba, por su parte, que contarán con un espectáculo infantil, así como la actuación de DJ Isma, en dos áreas diferenciadas, así como bailes de tarde, a cargo de la orquesta 'Trío Paradise'.

Por cierto, que más allá de la jira y en la ubicación de siempre, en el barrio de Huelgas tendrá lugar la celebración religiosa del Curpillos, así como la procesión y el saludo a la madre Abadesa. A las 10.45 horas comenzará la recepción de autoridades para dar paso a la misa a las 11.00 horas. La procesión dará comienzo a las 12.00 con los bailes típicos de danzantes y Gigantones.

La concejala de Festejos informaba también del dispositivo de autobuses que trasladará, por un lado, a los asistentes en Las Huelgas hasta La Quinta, así como de la línea específica con salida en la plaza de España para llegar hasta la jira. La parada de llegada para esa línea especial (L85) se ubicará en los bajos de la autovía. Se recomienda acudir desde cualquier barrio en autobús municipal ya que la zona de aparcamiento más extensa y cercana a La Quinta estará junto a El Plantío y el Coliseum.

#### EXPLICACIONES POR LA TALA EN EL PARRAL

El Ayuntamiento de Burgos pedirá explicaciones a Patrimonio Nacional por la tala de una treintena de árboles en Parral durante las obras recientemente iniciadas dado que esa corta podría estar afectando a ejemplares con un notable valor ecológico. A través de una nota de prensa, el consistorio burgalés explica que estas actuaciones se han conocido en las últimas horas a través de publicaciones de comunicación, en concreto como publicó este periódico, lo que ha generado «preocupación en el Consistorio al tratarse de una actuación medioambiental en un espacio tan emblemático».Desde el Área de Medio Ambiente se considera que más allá de la necesidad de la corta de estos árboles, «aspecto que desde la Administración se entiende claramente discutible», la época en la que se está desarrollando la tala es muy desafortunada. «El respeto al periodo de reproducción de la fauna existente debiera haber retrasado la intervención hasta al menos el final del verano», indican desde esta Concejalía tras apuntar que estas tareas debieran haberse afrontado a partir de octubre para minimizar los efectos en el ecosistema.

Ante estos hechos, el equipo de Gobierno remitirá en las próximas horas un escrito a Patrimonio Nacional para conocer a fondo las actuaciones que se han realizado en un parque tan querido por los burgaleses.

# Un informe concluye que la recogida neumática en el S-3 y S-4 es viable

Medio Ambiente encargará el proyecto para edificar la central durante este año 2024

#### N. ESCRIBANO BURGOS

La Concejalía de Medio Ambiente ya tiene en sus manos el proyecto que encargó para estudiar la viabilidad de concluir el proyecto de la recogida neumática de residuos en los barrios del S-3 y S-4, de la capital burgalesa. Y la conclusión ha sido que es factible desarrollar esta instalación aprovechando la infraestructura existente.

Durante las obras de urbanización de ambos sectores se construyó, hace varios años, varios kilómetros de tuberías para implantar este sistema para depositar las basuras, pero la crisis del ladrillo malogró el proyecto y el agente urbanizador dejó sin construir la central de recogida de los residuos.

Hace unos meses las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, del bipartito de Cristina Ayala, anunciaron la intención de recuperar el proyecto y lo primero que hicieron fue encargar un estudio para conocer el estado de la infraestructura que sí se realizó. Pues bien, el concejal Carlos Niño ha expli-



Zona cercana a la avenida Príncipes de Asturias. TOMÁS ALONSO

cado que las tuberías de acero inoxidable están en buen estado, lo que permitiría seguir adelante con esta propuesta. De hecho, cuentan con partida presupuestaria dentro de este ejercicio para encargar la redacción del proyecto de la estación neumática, así como de la dirección de obra.

El edil ha presentado el trabajo realizado por una empresa especializada en la revisión de estos sistemas de tuberías durante la Comisión de Medio Ambiente. De esta manera, ha dado a conocer la apuesta del bipartito al grupo municipal socialista.

La planificación urbanística de la zona prevé la ubicación de la central de recogida, de similares características a la que existe en la zona sur de la ciudad, ubicada en San Pedro y San Felices, en las cercanías de la avenida Príncipe de Asturias. La construcción de una nueva central podría rondar entre los 2,5 y los 3 millones de euros que se costearán con fondos municipales.

# Herce reformará el edificio de Policía Local, una obra que arranca en un mes

La Junta de Castilla y León prestará parte del Parque Maquinaria de la calle Madrid para aparcar vehículos de emergencias de Policía Local y Bomberos durante las obras

#### N. ESCRIBANO BURGOS

El consejo de Urbanismo ha informado de la adjudicación a la empresa Construcciones Herce (Hermanos Rubio Grupo Constructor HERCE) de la fase primera de la obra de remodelación del edificio sede de la Policía Local y de los Bomberos de Burgos, que conlleva una inversión de 7,3 millones de euros.

El comienzo de la ejecución de los trabajos es inminente, en el plazo de un mes desde conocerse la propuesta de adjudicación, se quieren iniciar las obras, como ha recalcado el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, porque este proyecto cuenta con 3,3 millones de euros de fondos europeos, estrechamente vinculados con las actuaciones de eficiencia energética.

La obra se estructurará en dos fases de 17 meses cada una de ellas y para este año el presupuesto municipal de 2024, que recoge varias partidas plurianuales, contempla una partida de 1.183.000 euros. La rehabilitación integral energética fue redactada por la empresa Emmepolis Novecento, que ganó el concurso de proyectos en junio de 2022.

En la primera fase se acometerán todas las cuestiones subvencionables por los fondos europeos y en la segunda se realizarán otro tipo de mejoras relacionadas con la accesibilidad y con la posibilidad de obtener para el edificio una certificación energética o un sello de sostenibilidad.

El concejal popular ha asegurado



Entrada al edificio sede de la Policía Local. SANTI OTERO

que como consecuencia de la reforma integral del edificio se trasladarán las oficinas de Policía Local al edificio de Relaciones Laborales, ubicado en Barrio Gimeno, actualmente en desuso. «Menos mal que dejamos la fibra instalada en esas dependencias y es una de las causas por las que hemos elegido este inmueble junto al bulevar», asegura Manso, a la vez que afirma que el traslado se hará en varias fases.

Añade también que la Junta de Castilla y León cederá espacio en el Parque de Maquinaria con el que cuenta en la calle Madrid para poder alojar parte del parque de vehículos de la Policía Local y de los Bomberos. Según afirma, «amablemente otra vez la Junta de Castilla y León colabora con este Ayuntamiento y nos presta parte de sus instalaciones porque los vehículos de emergencias tienen unos sistemas que hay que proteger y no caben en un aparcamiento normal».

Por cierto, que no supo indicar que pasará con los vehículos de uso dia-

rio de Policía Local y de los Bomberos al respecto de si tendrán espacio suficiente en el entorno de Barrio Gimeno.

#### ALCALDE MARTÍN COBOS

Por otro lado, en el consejo de Urbanismo se ha informado del inicio de las obras de la fase quinta de la avenida Alcalde Martín Cobos, entre la calle La Ribera, donde terminó la cuarta fase, y la N-120, a la altura del barrio de La Ventilla. Según dijo, este martes se ha firmado la comprobación del acta de replanteo, acto administrativo con el que se da por arrancados los trabajos que fueron adjudicados a Construcciones Jacinto Lázaro. MBG Ingeniería y Arquitectura se encargará, por su parte, del control técnico de los mismos.

El importe definitivo del proyecto asciende a 2.119.396 euros, lo que supone una rebaja respecto al precio de licitación del 18,4%, según indicaba el edil. De esta cantidad, 800.000 euros se destinarán a la ejecución de la nueva glorieta que permitirá regularizar los movimientos de acceso al polígono industrial de Gamonal, al barrio de La Ventilla y la estación de servicio ubicada junto a esta localización desde la N-120.

Por otro lado, en la reunión de Urbanismo se ha dado cuenta de la decisión del bipartito de rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) S-9 La Ventilla-Oeste, integrada por Hormigones Sierra, Construcciones Lázaro y la Cooperativa Luis Labín.

### La apertura del Mercado Norte provisional, oficialmente en septiembre

#### D. SANTAMARÍA BURGOS

Los comerciantes lo daban por hecho desde hace meses. Veían prácticamente imposible que el Mercado Norte provisional abriese sus puertas el 15 de julio, tal y como preveía el Ayuntamiento de Burgos, y el tiempo les ha acabado dando la razón. Finalmente, el emplazamiento temporal de la plaza de España empezará a funcionar en septiembre. Y con una condición: que todas las tiendas levanten la persiana «el mismo día».

Eso es lo que les trasladó este lunes el concejal de Comercio, Raúl Martínez, a los adjudicatarios de los puestos. Fue durante una reunión, por la tarde, a la que también asistieron dos técnicos de AJO Arquitectura, empresa redactora del proyecto. Tal y como era de esperar, la fecha contemplada por el equipo de Gobierno para poner en marcha el mercado provisional quedó «totalmente descartada».

Ante este tenor, el Ayuntamiento ha decidido dar manga ancha a los cinco concesionarios que en su día decidieron no trasladarse a la dotación provisional porque dejan sus respectivos negocios. En principio, debían desalojar sus puestos el 15 de junio. Sin embargo, se les permitirá continuar hasta septiembre.

Lo que aún no está claro, según fuentes consultadas por este periódico, es la fecha concreta de apertura. Todo apunta a que será «a mediados o finales de septiembre», pero por ahora se desconoce el día exacto porque primero se debe asegurar que todos los comercios arranquen su actividad a la vez.

También se habló durante la reunión sobre el estado de las escaleras mecánicas del Mercado Norte. A mediados de abril, uno de los concesionarios declaraba a este periódico que una de esas escalares llevaba más de diez días averiada y nadie había ido a arreglarla. Pues bien, resulta que ahora tres de las cuatro con las que cuenta el inmueble dos interiores y la que da acceso desde la plaza de España-tampoco funcionan.

Nada aclaró al respecto Martínez sobre esta incidencia, según relata uno de los concesionarios presente en la reunión. Mucho se teme, visto lo visto, que se obvie el problema debido a que el Mercado Norte cerrará sus puertas en otoño para ser demolido. Sea como fuere, muchos clientes de edad avanzada expresan diariamente su malestar cuando les toca subir con sus carritos o bolsas de la compra.

# Manso: «Cuando tenga algo que decir a los afectados por los aparcamientos en altura les llamaré»

Los vecinos sostienen que estos proyectos no están avalados por estudios técnicos

#### N. ESCRIBANO BURGOS

La oposición de los vecinos de la zona Sur y de la calle María Amigo a dos de los proyectos de aparcamientos en altura, que han registrado hasta ahora 5.200 firmas en contra de la iniciativa del bipartito y han presentado alegaciones, no motivará una reunión con los afectados. Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo, el popular Juan Manuel Manso, que afirma que «cuando tenga algo que decir a los vecinos les llamaremos».

En su opinión, reunirse con ellos no hará que los integrantes de estas plataformas cambien de opinión, porque «la capacidad de convicción cuando alguien no quiere escuchar es prácticamente nula».

Desde su punto de vista, 5.200

firmas no son representativas del sentir de 176.000 burgaleses que viven en el término municipal y añade que este proyecto es un compromiso adquirido con la ciudadanía a través del programa electoral con el que concurrió el PP a las elecciones. Según señala, «nosotros dimos la palabra de hacer ciertas cosas y vamos a tratar de cumplirla».

Por cierto, que el PSOE, único grupo político en la oposición, también ha registrado alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción en parcelas dotacionales o viario público de aparcamientos en altura.

Desde la plataforma vecinal de la calle María Amigo han contestado

al concejal de Urbanismo, después de conocer las afirmaciones en las que ha indicado que no tiene intención de reunirse con ellos y de que seguirá adelante con este proyecto.

Así, uno de los responsables de este movimiento ciudadano, Santos Martín, asegura que la propuesta del PP de crear los aparcamientos en altura en Gamonal y en la zona sur no cuenta con ningún estudio que avale estos emplazamientos como los más adecuados para generar estas infraestructuras.

En opinión de este vecino, este proyecto «no es una cuestión exclusiva del colegio Sierra de Atapuerca, de la guardería los Gigantillos o de los vecinos de María Amigo, es cuestión de todos los colegios, guarderías y calles de todos los padres y vecinos de la ciudad incluidos los 27.555 que votaron al Partido Popular».

La plataforma está convencida de que un aparcamiento en altura, en el caso de la calle María Amigo, tendrá un presupuesto parecido a hacerlo subterráneo y, por tanto, entiende que no tiene sentido el argumento del PP en relación con que son dotaciones «más económicas».

Los afectados se oponen a la ocupación de la vía pública por este tipo de edificios para estacionar y señalan que la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana haría posible extender por toda la ciudad este tipo de construcciones, en lugar de apostar por ciudades más sostenibles

# El sector servicios concentra el 70% del paro, que disminuye más de un 4%

La provincia de Burgos cerró el mes de mayo con una nueva bajada del desempleo mientras aumentaba ligeramente el número de afiliados a la Seguridad Social

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El paro continúa descendiendo en Burgos. Aún con todo, el sector servicios sigue siendo el nicho con mayor tasa de desempleo. No es un fenómeno que afecte únicamente a la provincia ni a Castilla y León en su conjunto. En cualquier caso, este sector acaparó el pasado mes de mayo al 70% de los 13.646 parados registrados.

En términos generales, el Servicio Público de Empleo Estatal (SE-PE) revela una caída del paro del 4,35% respecto al mes de abril. Es decir, 621 personas que encontraron trabajo. La disminución es prácticamente similar en relación a mayo de 2023 y ronda el 4,91% (705 desempleados menos).

La brecha de género sigue marcando la pauta aunque, a tenor de los datos, parece que se va reduciendo paulatinamente. De acuerdo a los datos facilitados por el SEPE, el paro afectó en mayo a 5.439 hombres y 8.207 mujeres. Sin embargo, la diferencia se acorta entre los menores de 25 años, con 495 varones y 413 mujeres sin empleo.

Aparte del sector servicios y sus 9.578 parados; el segundo ámbito laboral con mayores índices de paro es la industria con un total de 1.589 personas sin trabajo. Le siguen, a cierta distancia, la construcción y la agricultura con 880 y 526 parados, respectivamente. Por otro lado, el mes de mayo culminó con más de un millar de parados si empleo anterior.



La hostelería es uno de los sectores donde más desempleo se registra. ÓSCAR CORCUERA

Si hablamos de expedientes de regulación temporal de empleo (ER-TEs), la provincia de Burgos contabilizó el mes pasado a 111 trabajadores afectados (92 hombres y 17 mujeres). Salvo dos por fuerza mayor, el resto se encuentran en dicha situación por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Mientras tanto, las afiliaciones a la Seguridad Social siguen creciendo aunque sea tímidamente. De un total de 156.358 personas, 26.583 son autónomos. La variación mensual se sitúa en el 1,09% y la interanual en el 2,23%. Por lo tanto, mayo se cerró con 3.417 afiliados más que el año anterior.

En materia de incorporaciones, mayo trajo consigo la firma de 9.484 contratos: 1.610 más que el mes anterior que se traducen en un incremento del 20,45%. La variación anual, eso sí, resulta imperceptible: siete menos que en 2023 cuya caída, en términos porcentuales, es del 0,07%.

De estos nuevos contratos, 4.904 fueron firmados por hombres. Sea como fuere, la incorporación masculina experimentó un descenso superior al 2% mientras la femenina crecía prácticamente al mismo ritmo en relación a mayo de año pasado. Asimismo, las contrataciones de jóvenes menores de 25 años (2.295 en total) repuntaron un 26,1% respecto al mes previo y un 6,35% en comparación con mayo del 23. Por encima de esa franja de edad, se formalizaron 7.189 que representan una subida del 18,75%.

Como es lógico, el sector servicios fue el que mayor número de nuevas contrataciones oficializó al ser el que más mano de obra demanda. De acuerdo a los datos difundidos por el Observatorio Provincial del Paro, se estamparon 6.232 rúbri-

#### La brecha de género se acorta entre los menores de 25 años

#### Las contrataciones en el campo crecen un 192% respecto al mes de abril

cas que conllevan un aumento del 14,12% respecto a abril y del 1,02% en relación al año anterior.

La mayor subida porcentual se registró en el sector agrícola, inmerso actualmente en labores de cara a la cosecha de cereal. El número de contratos creció nada más y nada menos que un 192% en relación al mes anterior. No obstante, la estadística también refleja una variación anual a la baja del 22,87%.

La industria, que aumentó el número de contratos tanto a nivel mensual como anual, sumó un total de 1.093 nuevas incorporaciones. Por su parte, el sector de la construcción acabó mayo con 353, treinta menos que el mes previo aunque siete más que en el mismo periodo en 2023.

# Las mejores propuestas para el diccionario más inclusivo del mundo

La ONCE premia el trabajo de tres colegios en la última edición de su Concurso Escolar

#### BURGO

La ONCE puso ayer el broche de oro a la cuadragésima edición de su Concurso Escolar durante la entrega de premios a los estudiantes y docentes ganadores. El acto se celebró en el Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL), y contó con la presencia, entre otros, de la viceconsejera de Acción Cultural de Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial del Gobierno autonómico en Burgos, Roberto Sainz; la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Milagros

del Campo; el delegado de la ON-CE, Ismael Pérez; y la presidenta del Consejo Territorial de la misma entidad, Araceli de las Heras.

Los ganadores del Concurso, cuya misión era crear «el diccionario más democrático e inclusivo de la historia y el primero con palabras que definen la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad», fueron alumnos y profesores de los colegios Aurelio Gómez Escolar (Burgos), Los Arenales (Segovia) y el Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid).



El colegio burgalés Aurelio Gómez Escolar fue uno de los ganadores. TOMÁS ALONSO



Cerca de 100 empresas acudieron al foro de empleo de la UBU. TOMÁS ALONSO

# Compromiso con la formación y el empleo

EL FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS REÚNE A UN CENTENAR DE EMPRESAS EN UN EVENTO CON CERCA DE 600 OFERTAS DE EMPLEO

#### BURGOS

Una nueva edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos se suma a las 22 ediciones anteriores que lo han convertido en «uno de los más amplios y participativos de todo el país», según aseguró el rector Manuel Pérez Mateos durante la inauguración ayer en el Forum Evolución. La cita congrega a un centenar de empresas e instituciones, repartidas en 86 stands, que demandan perfiles variados a los candidatos para los 600 empleos que se calcula que se podrían ofertar.

«Desde el nacimiento de la Univer-

sidad hemos sido conscientes de la importancia que tiene que nuestros egresados encuentren un empleo de calidad» aseguró Pérez Mateos durante la presentación y recordó como este Foro lleva celebrándose 22 años, convertido en «uno de los más amplios y participativos de todo el país».

En su intervención, el rector destacó la fortaleza del sector empresarial burgalés, que sitúa a Burgos con la tercera provincia española con menor desempleo, una ventaja que no puede desaprovecharse y lo es necesario trabajar para evitar la fuga de talento. «En 2014 establecimos un programa de prácticas duales y colaboramos con el sector empresarial paraque la formación que damos a nuestros estudiantes esté dirigida a las necesidades y a la demanda del mercado de trabajo y, lo que es incluso más importante, diseñando los planes de estudio en colaboración con lo que piden las empresas». Ejemplo de esta colaboración es el Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa recientemente implantado en Miranda de Ebro y las cerca de 2000 prácticas anuales de estudiantes, gracias a los convenios con más de 900 empresas

# La UBU reduce un 45% sus emisiones de CO<sub>2</sub> en dos años

La institución académica sustituirá la caldera del complejo del Hospital Militar por una de Biomasa

#### BURGO

La Universidad de Burgos presentóuna sus iniciativas para reforzar la sostenibilidad como eje estratégico de la institución, coincidiendo con lacelebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

El rector de la Universidad, Manuel Pérez Mateos, afirmó que «la comunidad científica internacional ha establecido con claridad, la relación que existe entre la liberación de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, con el cambio climático».

Siguiendo esta línea de actuación, la UBU aprobó su Plan de Sostenibilidad 2022 – 2026, con el objetivo de reducir la huella de carbono y el consumo de energía fósil y «servir como modelo de campus sostenible ante la sociedad», como explicó el rector.

Los primeros frutos de esta iniciativa ya se pueden constatar y si en 2021 las emisiones de  $\mathrm{CO}_2$  fueron de

e instituciones.

2666 toneladas, en 2023 se redujeron hasta 1597, un 45% menos en dos años «proporciones muy considerables, que demuestran con implementar medidas de ahorro energético, que no suponen una merma de la calidad de vida de la comunidad universitaria, se puede conseguir una reducción muy importan-

nifestó Pérez Mateos.
Placas fotovoltaicas, puntos de carga para vehículos eléctricos y biomasa. Así es el Plan de Sostenibilidad de la Universidad de Burgos

te de la misión de este gas» ma-

Este compromiso con el Medio Ambiente vuelve a quedar patente en el hecho de que la UBU es una de las pocas de España, y primera de Castilla y León, inscrita en el Registro de Huella de Carbono de la Oficina Española de Cambio Climático.

El rector también informó de otras

Otro punto destacado por el rector, fue el cambio del paradigma de la búsqueda de empleo «los demandantes ya no solo se buscan condiciones económicas, sino que se valora la conciliación de la vida personal, el teletrabajo, la sostenibilidad de las empresas... por otra parte, las empresas valoran otras cualidades más allá de la formación, como son las soft skills».

Pérez Mateos agradeció la colaboración de Ayuntamiento de Burgos, FAE y Santander Universidades para desarrollar este Foro.

La alcaldesa, Cristina Ayala, destacó la aportación que este Foro supone para la ciudad y afirmó que «es necesario poner en valor las enormes posibilidades que tiene Burgos, nuestro objetivo es atraer y retener talento».

El potencial de Burgos en este sentido también centro la intervención de Miguel Ángel Benavente, presidente de FAE, que hizo hincapié en las posibilidades que ofrece una ciudad como Burgos a la hora de conciliar la vida personal y familiar y en lo referente al poder adquisitivo y, aunque animó a los jóvenes a «conocer otros mundos» señaló que «Burgos puede, prácticamente, dar empleo a la mayoría de los universitarios y estudiantes de Formación Profesional, hay mucho potencial de trabajo, de empleo y sobre todo, grandísimas empresas que pueden ser número uno en el mundo».

Jesús Gutiérrez Fuentes, director de zona de Banco Santander, reafirmó el compromiso de su entidad con la formación y empleo «nuestra principal misión es apoyar a la sociedad y qué mejor manera que a través de la formación y del apoyo que llevamos prestando durante más de 27 años en el mundo de las universidades».

El rector también agradeció la colaboración de todas las entidades implicadas, como la Dirección Provincial de Educación, Subdelegación de Defensa o ICE, entre otras...

El rector, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el resto de autoridades visitaron los stands instalados en la tercera planta del Fórum Evolución

medidas como la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, con una potencia inicial de 12700 kW, que irá aumentando, que evitarán la emisión de 552 toneladas de CO<sub>2</sub> anuales y cubrirán más del 25% de las necesidades de energía eléctrica de la universidad, con el consecuente ahorro económico.

Otras iniciativas fue la futura sustitución de la caldera del complejo del Hospital Militar por una de Biomasa, complejo que alberga como recordó el recientemente rehabilitado aulario con distintivo Passive House.

La pérdida de la biodiversidad a causa del cambio climático y coincidiendo con este Día Mundial, el Portal de Sostenibilidad recoge, en un nuevo espacio, con Guías de biodiversidad botánica y faunística del campus.

### CaixaBank celebra la gala solidaria 'Jóvenes y Capaces'

#### BURGO

La Casa del Cordón de Burgos acogió ayer la celebración de la Gala Solidaria 'Jóvenes y Capaces', organizada por CaixaBank en el marco del 'Mes Social' del Voluntariado, una iniciativa que pretende acercar y fomentar la práctica del voluntariado entre los empleados de la entidad y sus familiares, clientes y la sociedad en general. El objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a las entidades sociales de la provincia, promoviendo la inclusión y el desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad.

La gala contó con la colaboración de Aspanias Burgos, y con la actriz Violeta Ollauri como presentadora. Durante el evento, destacó el baile preparado por los beneficiarios de esta asociación y que estuvo marcado por su "cariño, esfuerzo y afán de superación además de los sorprendentes trucos de magia del ilusionista Josué y el espectáculo de arte del Centro de Danza Hélade", tal y como señala la entidad en un comunicado.

### La plantilla de Tacon Decor desconvoca la huelga tras llegar a un acuerdo

#### BURGOS

La plantilla de Tacon Decor, empresa burgalesa de laminados decorativos, ha descovoncado la huelga que tenía previsto iniciar hoy tras la falta de acuerdo con la dirección en la revisión salarial

A través de un comunicado, el comité de empresa informa de que ha acordado por unanimidad desconvocar los paros. A última hora de la mañana se celebró una reunión de urgencia entre el comité y la dirección de la empresa tras la «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo» que habían motivado la convocatoria de una huelga. Las dos partes se han convocado a negociar el pacto de empresa.

La decisión de iniciar una serie de paros, corroborada por el 90% de la plantilla en una asamblea de trabajadores, estaba motivada por una inaplicación del pacto de empresa que suponía «una merma de aproximadamente unos 200 euros por mes y trabajador».

### Detenido en Aranda tras robar el móvil y pegar a su víctima con un botellín

L. V. ARANDA

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido a un joven por un presunto delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del sábado, 19 de mayo en un bar del barrio de Santa Catalina.

Como solía ser habitual, la víctima entró en el bar para tomarse un café. Antes de dirigirse a la barra a pedir su consumición dejó sus pertenencias, entre las que se encontraba el teléfono móvil, en una de las mesas.

Al darse la vuelta observó a dos individuos jóvenes sentados muy cerca de su mesa, y también la ausencia de su móvil. Cuando los miró con detenimiento, se dio cuenta de que su teléfono sobresalía del bolsillo del pantalón de uno de ellos, así que le exigió que se lo devolviera. Como el joven no atendió al requerimiento y abandonó el local, el hombre salió tras él.

Una vez en vía pública, la víctimayel presunto autor se enzarzaron en una discusión que terminó en pelea, recibiendo el primero varios puñetazos en el rostro e incluso un golpe en la cabeza con un botellín de vidrio, hechos que le causaron lesiones de cierta entidad, y por las que acudió a los servicios médicos a ser atendido.

Testigos de lo sucedido avisaron a la Policía Nacional, personándose de forma inmediata dos patrullas, cuyos agentes tras recabar toda la información y atender a la víctima se desplegaron por la zona, pues el joven había

Finalmente lo localizaron y detuvieron en las inmediaciones del parque de la Isla. El teléfono móvil sustraído fue además recuperado. Eljoven, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, tiene numerosos antecedentes policiales previos.

#### AYTO. DE GUMIEL DE IZÁN

**ANUNCIO** 

INFORMACIÓN pública relativa a la tramitación de autor zación de uso excepcional de suelo rústico para las obras del proyecto "AMPLIACIÓN BODEGAS NAVAL EN GUMIEL DE IZAN" redactado por Dña. Laura Navarro Santamaria, en el término municipal de Gumiel de Izán (Burgos) expd

novido por BODEGAS NAVARRO BALBAS S.L. cuya construcción afecta a las parcelas con ref. catastral 09154A544030900000BR y 09154A544030900001ZT con calificación de suelo rústico en la actual normativa

urbanistica.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencia o reclamaciones tengan por conveniente ante este Ayuntamiento de Gumiel d en horario de oficina o en la sede electrónica del n /gumieldeizan.sedelectronica.es Expd. 124/2024. En Gumiel de Izán, a 21 de mayo de 2024

El Alcalde-Presidente, Fdo. Jesús Briones Ontoria

# Fuentenebro reabrirá en julio el único bar del pueblo tras dos años cerrado

El Ayuntamiento convertirá en un año la antigua casa del cura en un bar con centro social

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

Grandes noticias llegan a Fuentenebro. Tras dos años sin bar, el servicio volverá a estar operativo el próximo mes de julio. La llamada pública que hizo el Ayuntamiento ha funcionado y hay dos personas interesadas. Según explica el concejal de Cultura, Manuel Cereijo, en una semana y media se abrirán los sobres y se decidirá la mejor opción. «Estamos deseando que abra de nuevo», asegura.

Según figura en el pliego que el Ayuntamiento publicó el 14 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, además de la oferta económica, tendrán en cuenta el número de servicios adicionales que se oferten, el horario, la experiencia en hostelería y el proyecto vital y de arraigo con el municipio.

El bar conocido como Bar Pinto cuenta con toda la equipación necesaria, pero será un emplazamiento temporal. Y es que, el Ayuntamiento está preparando un ambicioso proyecto para convertir la antigua casa del Cura, que ha adquirido por 28.000 euros, en un bar municipal y un centro social. «Como es una obra muy grande queremos comenzar a rehabilitar la parte donde irá el bar para que pueda empezar a funcionar lo antes posible», señala el alcalde, José Luis Pérez Pecharromán, con la mirada puesta en un plazo de un año «o incluso antes».

Es sin duda el proyecto más importante de la legislatura. «El Arzobispado nos dejó un precio muy interesante y la verdad es que es una oportunidad para Fuentenebro». tas muy saneadas y estamos prepa-



El alcalde de Fuentebro posa en la puerta del futuro bar municipal. ECB

Según detalla el regidor, en estos momentos están con el proyecto para ver cuánto puede costar. «El caserón está muy deteriorado y hay mucho trabajo por hacer, pero vamos a ir paso a paso, primero con el bar y luego con el resto y esperamos contar con la ayuda de la Diputación y de la Junta de Castilla y León porque este tipo de proyecto es fundamental para el día a día del

Además llevan años ahorrando. «Afortunadamente tenemos las cuen+) rados», afirma mientras nos enseña el caserón. «El bar tiene un patio grande de 20 metros cuadrados y luego el resto del edificio será un salón social para que cualquier vecino lo pueda utilizar para un evento».

Tras dos años de parón, el pueblo echaba de menos el bar. «Solemos ir a Moradillo de Roa o Aldehorno, que está a 4 kilómetros, pero es una faena porque al final dependes del coche. La parte buena es que aquí tenemos una cuadrilla bastante grande y nos organizamos bien en las bodegas», destaca el alcalde.

Con 140 vecinos censados y unos 85 que residen todo el año, Fuentenebro vive principalmente de la agricultura y el vino. De hecho está sirviendo de motor para el pueblo, con iniciativas interesantes como la Jornada sobre viñedos en altura, del pasado 24 de mayo, o la Feria del Vino, que celebrará la segunda edición en julio. Ambos proyectos llegan gracias a la implicación de la Asociación Amigos del Alforjillas, con la que un buen grupo de vecinos rinden homenaje a su vecino más querido, Ángel Herranz, fallecido en enero de 2013. «No conozco a nadie en toda la Ribera que no me hable de él con cariño», afirma con emoción. Lo hace además en la calle que lleva el nombre del hostelero, donde se ubica el Rincón del Pasado, un restaurante lleno de historia que sigue siendo un referente gracias al empeño de su viuda, Begoña. «Se come fenomenal y el ambiente es muy agradable», anima el alcalde.

En servicios, y a falta de resolver el problema del bar, tienen casi de todo. «Viene el pescadero, la carnicera... Tenemos panadero 3 días a la semana, frutero los miércoles y también nos traen las medicinas. Solo nos hace falta que se refuerce el servicio sanitario», advierte al recordar que antes de la pandemia el médico iba dos días a la semana pero desde entonces solo va uno, y «hace mucha falta porque hay mucha gente mayor».

Él trabaja en Gerardo de la Calle, en Aranda de Duero, pero tiene claro que su sitio es Fuentenebro. «Es una gozada vivir en un pueblo así; hay muy buen rollo», termina.

# Los vecinos se unen contra la planta de biogás de Milagros

Aunque la empresa asegura que no hay riesgo de contaminación ni de olores, los vecinos no se fían

L. VELÁZQUEZ ARANDA

Tras conocer que la empresa Five-Bioenergy (del grupo Milagros Bioenergy) proyecta poner en marcha en Milagros una nueva planta de biogás, los vecinos se han echado a la calle. No lo han hecho solos, han contado con el apoyo de vecinos y alcaldes de otros pueblos como Torregalindo, Fuentespina o Fuentelcésped, inmerso también su propia batalla contra este tipo de plantas. «Estamos aquí unidos por una causa común: defender nuestros pueblos, y por tanto reivindicamos el cese total de toda actividad relacionada con Milagros Bioenergy y con cualquier otra empresa de biogás que quiera asentarse en nuestros pueblos», exigen.

Según explican estos vecinos de Milagros, la planta «contaminante de biogás» estará situada a «poco más de mil metros de lugares esenciales» como el colegio rural agrupado Valle del Riaza, la residencia de mayores María de Molina y el propio río Riaza.

Los habitantes de Milagros lamentan además la falta de transparencia de su ayuntamiento en todo el proceso «al no haber sido consultados ni informados sobre una cuestión de tanta gravedad».

Con pancartas en las que se podía leer mensajes como 'No al biogás', «'Stop a la planta', 'No a que los niños



Imagen de la protesta organizada el lunes por la tarde en Milagros. ECB

y los ancianos respiren un aire tóxico', v'La Salud no se vende', los vecinos se preparan para frenar la construcción de estas instalaciones en su pueblo.

Con este objetivo y a sabiendas de que el plazo de alegaciones termina el 18 de junio, han organizado grupos de trabajo para ayudar a todos los vecinos que pueden tener dudas a la hora de redactar la alegación individual que pueden presentar en el correo del Ayuntamiento. Del mismo modo siguen recabando firmas contra la planta.

# Feijóo ve en la nueva carta de Sánchez «la segunda dosis de su melodrama»

• Mañueco señala que con las políticas del Gobierno de España «no se puede hacer más daño en menos tiempo» a Castilla y León y recuerda al presidente que «su tiempo se ha agotado»: «Coge la puerta y cierra por fuera»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

La plaza de San Pablo de Valladolid se convirtió ayer por la tarde en el escenario elegido por el Partido Popular para el acto central de la campaña del 9-J en Castilla y León. Un entorno marcado por la historia, como recordaron buena parte de los intervinientes en el mitin, entre ellos el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Fue él, durante su intervención para clausurar la cita, cuando arremetió con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se refirió a su nueva carta dirigida a la ciudadanía después de con la que anunció su periodo de reflexión de cinco días. Una nueva misiva que, para Feijóo, no es más que «la segunda dosis del melodrama del señor Sánchez» y que incluye «el insulto a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles».

Fueron estas las palabras de un Feijóo volcado en su crítica al líder del Ejecutivo nacional, pero que no estuvo solo. Le respaldaron, durante intervenciones previas, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la coordinadora de campaña del PP, Isabel Blanco; el candidato del PPCyL al 9-J, Raúl de la Hoz; y el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco

Alineación de gala para un Feijóo que utilizó durante su discurso analogías futbolísticas. Así, recordó que igual que el Real Madrid «jugó 20 minutos» y aún así se alzó con su decimoquinta Copa de Europa, «si el PP de Castilla y León juega en los próximos cuatro días con la intensidad que tiene, va a sacar un excelente resultado en las elecciones de junio». De hecho, el presidente nacional de los 'populares' insistió en varias ocasiones en un voto unido y con la actitud que ha podido ver durante la campaña. «Si seguimos así y aceleramos podemos darle bue-



Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo, Raúl de la Hoz y Jesús Julio Carnero en el mitin de ayer. E. M.

nas noticias a España el próximo domingo», anticipó. «Falta la movilización democrática para recuperar la España de todos», agregó.

Dentro de su crítica contra Pedro Sánchez, Feijóo también se preguntó qué pasaría en Castilla y León si Mañueco llevara un año de presidente y no le hubieran aprobado nada en las Cortes, en alusión a que el Gobierno de España tan solo ha aprobado en este tiempo, según el dirigente 'popular', la ley de la Amnistía que, además, «no se atreve a publicarla en el BOE».

«¿Os imagináis que el Gobierno de Castilla y León estuviera teledirigido desde Waterloo? Mañueco no podría salir a la calle, no le dejaríamos los militantes del PP», afirmó Feijóo en una nueva alusión a Sánchez y sus pactos con los independentistas catalanes encabezados por Puigdemont. «El Gobierno de España es una telenovela con el peor guion que se ha escrito jamás y con los peores acto-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

# «Cuanto más Vox, más Sánchez»

#### VALLADOLID

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que «la responsabilidad de Pedro Sánchez es evidente» en el caso judicial por el que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada a declarar como investigada. En una entrevista concedida al programa 'Cuestión de prioridades', de Castilla y León Televisión (CyLTV), Feijóo consideró que «hay una enorme responsabilidad política y ética» por parte del jefe del Ejecutivo en estos hechos dado que «jamás, en 46 años de democracia, ninguna pareja de ningún presidente se vio investigada por la justicia». «La responsabilidad política de lo que ocurra en Moncloa es del presidente», recalcó, infor-

Como primer paso hacia el cambio de gobierno que pretende Feijóo,

el presidente del PP hizo un llamamiento al voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo, por tratarse de unos comicios donde «nos jugamos qué queremos representar los españoles en Europa».

Así, y ante un PSOE «rodeado por presuntos casos de corrupción» y un Gobierno de España «paralizado» en el que «mandan los independentistas», Feijóo pidió aglutinar el voto en el PP porque «cuanto más Vox, más Sánchez desde el punto de vista electoral».

Así, y ante el «paso atrás, hacia un precipicio» que supone que la mujer de un presidente del Gobierno «esté llamada a declarar», Feijóo exigió a Sánchez «una inmediata explicación», además de considerar que de inmediato debe «tomar una decisión y comunicarla a la nación». «Es la segun-

da vez en las cuatro últimas semanas que abrimos portadas de comunicación en todo el mundo diciendo que el primer ministro está siendo investigado por los negocios familiares, utilizando la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno», destacó.

Sobre si estas palabras suponían una petición de dimisión, Feijóo señaló que esa decisión «le corresponde al presidente», aunque recalcó que «si el jefe de la oposición se llamase Pedro Sánchez, esa dimisión habría sido pedida desde el primer instante», puesto que se trata de «el hecho más grave, desde el punto de vista de corruptela, que hemos vivido en España». Al respecto, Feijóo recordó el momento en que Sánchez le dijo a Rajoy que era «indecente» para señalar que ahora él tiene «más motivos para decirlo», y acusó al presidente

del Gobierno de escribir su carta de reflexión, a finales del mes de abril, para «ocultar lo que estaba ocurriendo». De hecho, denominó como «conjunto de cortinas de humo» las decisiones posteriores de «insultar al presidente de la República Argentina o romper el consenso internacional reconociendo al Estado Palestino», afirmando que se trata de pruebas de que el gobierno está «acorralado».

Por ello, no renunció a la posibilidad de activar una moción de censura contra el gobierno, como parte de «los mecanismos legales que la Constitución permite», ante la «oleada de corrupciones si se confirman los actos delictivos" de la mujer del presidente, aunque sí precisó que no podríallegar a acuerdos para presentarla «con partidos que no aceptan la Constitución y están fuera de la ley» en referencia a Junts.



LEÓN PALENCIA SALAMANCA
90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM

ÁGREDA ARI 93.2 FM

ARENAS DE SAN PEDRO AS 88.4 FM 97

ASTORGA

97.7 FM

ÁVILA BÉJAR **89.6 FM 94.1 FM** 

ARANDA DE DUERO
91.6 FM

BURGOS **92.9 FM** 

ciudad rodrigo 103.4 FM VALLADOLID ZA 102.8 FM 97

**SEGOVIA** 

99.8 FM

ZAMORA 97.1 FM

**SORIA** 

88.1 FM

VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR** res», aseveró.

Ouien también arremetió contra Pedro Sánchez y su gobierno fue el presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien lamentó que con las políticas de ese Ejecutivo central «no se puede hacer más daño en menos tiempo» a Castilla y León. «¿Qué ha ofrecido en los últimos años», insistió, «recortar los presupuestos destinados a nuestra tierra, nombrar ministro a (Óscar) Puente que no para de avergonzarnos y además frena el soterramiento, los trenes y las autovías y poner en peligro miles y miles de empleos». Sobre esto último, Mañueco enumeró las polémicas que se han sucedido con la industria de la automoción, el cierre de las minas y de las centrales térmicas, la protección del lobo, el consumo de azúcar o el etiquetado del vino. «¡Hasta quieren cerrar Navacerrada!», apostilló.

En este punto Mañueco hizo extensible su ataque a Teresa Ribera, ahora número uno en la lista del PSOE al Parlamento Europeo, pero a quien el presidente de la Junta definió como «la más aplicada de todos los ministros en atacar a Castilla y León». De hecho, apuntó que «cada decisión suya es una puñalada» a la Comunidad y advirtió que «Sánchez y Ribera tratan mal a Castilla y León y la tratarán mal desde Europa».

«Vayamos todos a las urnas y acabemos de una vez por todas con las políticas de Sánchez», arengó Mañueco, que además no perdió la oportunidad de arremeter con la ley de Amnistía como «la ley más infame, indigna y miserable de toda la democracia». «Pisotea el Estado de Derecho», advirtió, «pero el Estado de Derecho es más fuerte y juntos vamos a parar la amnistía».

«Su tiempo se ha agotado. Coge la puerta y ciérrala por fuera, querido Sánchez», le dedicó Mañueco al presidente del Gobierno, y advirtió que «solo el voto al PP puede frenarle y todo lo que no sea votar al PP es tirarle un bote salvavidas». «Está carcomido por la mentira y la corrupción. España no se merece lo que estamos viviendo», apostilló.

Por último, Mañueco quiso dejar claro el compromiso del Parti-

Tu ayuda,
en caso
de emergencia

112
Castilla y León

do Popular de Castilla y León con las elecciones del próximo domingo. «Estamos a tope, lo estamos dando todo y lo vamos a dar todo». «Vamos a por la victoria, y no una victoria ramplona. Necesitamos ganar por el mayor número posible de votos», añadió. Asimismo, se dirigió a Feijóo para comprometerse con un buen resultado. «Te prometo que en Castilla y León no vamos a fallar, vamos a ser un pilar fundamental de la victoria del Partido Popular y vamos a ganar con contundencia el 9 de junio», aseguró.

#### CORRUPCIÓN EN LA CAMA

A medida que pasaron por el atril, los distintos dirigentes populares que intervinieron en el mitin de Valladolid no dejaron de lanzar sus propias críticas contra Sánchez. En el caso de De la Hoz, apuntó a la presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamentó que «la corrupción del PSOE llegara hasta la cama en la que se acuesta Sánchez».

En su intervención, el candidato del PPCyL al Parlamento Europeo reconoció que le gustaría «contar como socio al partido de enfrente», pero a renglón seguido lamentó que desde el PSOE están «empeñados en Castilla y León, en destruir y en dar patadas en las espinillas». «Y el Partido Socialista de Castilla y León, inspirados y siguiendo a Sánchez, solo entienden que Castilla y León es algo despreciable e inútil para sus aspiraciones y solo merece el insulto, cuando no el olvido», denunció.

Por parte del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, señaló la plaza de San Pablo como «un sitio propiciatorio para los cambios» por se allí donde arrancó la pegada de carteles de las últimas elecciones municipales en las que se impuso a Óscar Puente. «Aquí pusimos ante el espejo al innombrable, al aprendiz de Pedro Sánchez», recordó.

Afirmó también Carnero que «Europa es para España un refugio», y aseveró que «una democracia que necesita de terceros para defenderse es una democracia que no está sana y eso es lo que le ocurre a este país». «El Estado de Derecho está tocado y necesitamos a Europa que nos acoja y que nos defiende», remachó

Por parte de Conrado Íscar incidió en la importancia de la cita electoral del próximo domingo. «El 9 de junio nos jugamos todo», advirtió. «Tenemos que decir no a Pedro Sánchez», dijo, así como a «esos ataques que estamos recibiendo en nuestra tierra».

Finalmente la coordinadora de campaña del Partido Popular, Isabel Blanco, apeló al esfuerzo de los 'populares' de cara a la cita con las urnas. «Nosotros no somos de los que nos paramos a reflexionar, somos de los que nos levantamos todos los días a trabajar por esta tierra», defendió, mientras que aseguró que «otros parece que están cansados de esta tierra».

# Saiz asegura que el nuevo récord de ocupados es fruto del «éxito colectivo»

El PSOE avanza un recurso de institucionalidad si Mañueco aprueba «su mal llamada Ley de Concordia»

#### VALLADOLID

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó ayer en Burgos que la Seguridad Social gane 220.289 afiliados medios en mayo, hasta nuevo récord de 21,3 millones de ocupados, es «un éxito de país», fruto-dijo- «del éxito colectivo pero también de unas políticas que van en la senda correcta y que tienen absolutamente que ver con Europa, porque quien esté al frente de las instituciones es vital».

La responsable ministerial, quien visitó el centro histórico de la capital burgalesa, acompañada por la portavoz nacional del PSOE y secretaria general del partido en Burgos, Esther Peña, y el secretario de la Agrupación Municipal Socialista de Burgos, Daniel de la Rosa, declaró que estos datos representan que «en relación al año pasado hay más de medio millón de familias que ven un horizonte, que ven que pueden hacer planes, igual que los jóvenes que están viendo la temporalidad reducida a cifras que no se conocían desde el año 2008, los parados de larga duración, las mujeres, más de 10 millones de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social», informa Ical.

«Hace cuatro años en plena pandemia del Covid estábamos en riesgo de perder cuatro millones de empleos y fueron decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea las que han permitido también que esa Europa en la que siempre hemos creído los socialistas sea un agente en el mundo pero para ello tiene que darse una con-



Elma Saiz, segunda por la derecha, durante su visita a Burgos. ICAL

dición y es que se sigan aplicando las recetas de la socialdemocracia, crecer en derechos y crecer en democracia», dijo.

En este contexto, Saiz criticó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «se levante por la mañana abriendo la puerta a una posible moción de censura de la mano de Junts, después de manifestarse hasta en seis ocasiones contra Junts, abriendo la puerta a una moción de censura para derrocar a un gobierno legítimo». Así, lamentó que sea «la única oposición que lleva a cabo» porque en su opinión «no tiene proyecto de país y lo único que lleva a su agenda es esa oposición a un Gobierno legítimo».

Por otra parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, confirmó este martes que el Gobierno de España interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprueba «su mal llamada Ley de Concordia». Así lo aseguró ayer en Béjar (Salamanca).

Según indicó, existe un «deber de memoria» en España para no olvidar lo que pasó durante la Guerra Civil y el Franquismo. «La memoria es necesaria y fundamental para fortalecer la democracia. Si no hay memoria, difícilmente puede consolidarse nuestra democracia y por eso no vamos a consentir lo que pretenden desde comunidades autónomas donde gobierna el PP con Vox», concluyó.

# Pollán defiende al sector primario ante las «nefastas políticas» de Europa

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, defendió ayer en la localidad leonesa de Astorga al sector primario como «el mejor para fijar y atraer población» ante las «nefastas políticas» procedentes de Europa

Así lo apuntó con motivo de su visita a la localidad, junto al Comité Ejecutivo Provincial de VOX León, encabezado por su presidenta, Mercedes Machín, donde resaltó la «importancia» de las elecciones europeas de este domingo, para lo que recordó que «másdel 70% de las leyes que se aprueban en España están marcadas por

directivas y reglamentos europeos que condicionan el precio de la energía, de la cesta de la compra y del combustible».

Por este motivo, Pollán aseguró que VOX es «la única alternativa real y de esperanza para los leoneses», al afirmar que es «la que de verdad va a luchar por proteger y fomentar sus explotaciones agrícolas, ganaderas y manufactureras». «El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos el 89% de las veces en el Parlamento Europeo en la última legislatura y las consecuencias son el socavamiento de la riqueza de nuestro campo y de nuestros productos», trasladó.

El presidente de las Cortes también aludió directamente al mundo rural y denunció que «son las políticas promovidas por el PP y el PSOE» las que «han desmantelado la industria y agricultura de los pueblos, provocando que disminuya su población», ante lo que reivindicó que la provincia «se merece que los pueblos sigan vivos y que sigan produciendo riqueza», según informa Ical.

«Por primera vez hay un proyecto real de cambio en el que prima la agricultura, la ganadería y la industria para que haya una Europa segura y de naciones soberanas», concluyó Carlos Pollán.

# Castilla y León gana 9.556 afiliados en mayo y recupera la ocupación de 2008

La Seguridad Social registra 974.741 cotizantes, un crecimiento similar al nacional / Valladolid bate su récord / El paro baja en 3.902 desempleados, hasta los 105.468

#### ESTHER NEILA VALLADOLID

La Seguridad Social ganó 9.556 afiliados en Castilla y León en mayo hasta un total de 974.741 ocupados, lo que devuelve el mercado laboral a niveles de 2008. El aumento es de casi un punto en la Comunidad (0,99%), similar al registrado en el conjunto del país (1,04%), con más de 21,3 millones de afiliados que anticipan un verano de récord en España, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Por provincias, la ocupación crece en las nueve de Castilla y León. La que más inscritos gana en términos absolutos es Valladolid, con 2.220 ocupados más en mayo que elevan su cifra hasta las 230.196 personas, el máximo de las dos últimas décadas para las afiliaciones medias (un crecimiento del 0,97%). Le siguen Burgos (1.682 nuevos afiliados, hasta los 156.358, el 1,09%), León (1.332 nuevos cotizantes, hasta los 167.588, el 0,8%) y Salamanca (1.089 nuevos, hasta los 128.704, un 0,85% más). Porcentualmente es Segovia la que más aumenta sus afiliados, un 1,56%, hasta los 65.630, al sumar 1.007 inscritos en mayo.

Casi la totalidad de esos nuevos ocupados en Castilla y León salen del régimen general (que gana 8.692 cotizantes en mayo, un 1,16%, hasta los 761.122). Otros 671 son nuevos afiliados del sector agrario (crece un 5,35%, hasta los 13.209) y 309 más son autónomos (no agrarios), que crecen dos décimas hasta los 158.897 afiliados en Castilla y León.

En cuanto al paro, Castilla y León se quitó de encima 3.902 desempleados el mes pasado para dejar su cola en 105.468. El descenso es del 3,6% en mayo, superior al registrado en la media del país, donde el paro baja un 2,2%, hasta los 2,6 millones de demandantes de un puesto de trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Todos los sectores reducen su'cola', pero es el de los servicios el principal responsable, aquí y en el conjunto del país, de la mejoría de los datos del paro. En Castilla y León casi la totalidad de las personas que encuentran un trabajo lo hicieron en esta actividad. En concreto, 3.142 demandantes menos en el más empleador de los sectores, que concentra tres cuartas partes de la tarta del paro, con 75.077 inscritos en las oficinas del Ecyl, un 4% menos de las que había en abril.

Otros 237 abandonan la lista del desempleo al empezar a trabajar en el sector industrial (que reduce su paro un 2,8%, hasta los 8.256) y 205 lo hacen en la construcción (sus 6.672

#### PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MAYO





Afiliados

Variación

VARIACIÓN INTERANUAL

VARIACIÓN

| VARIACIÓN<br>MENSUAL | Parados | Variación<br>mensual (%) |
|----------------------|---------|--------------------------|
| Andalucía            | 662.994 | -2,3                     |
| Aragón               | 51.166  | -2,9                     |
| Asturias             | 54.724  | -3,3                     |
| Baleares             | 26.742  | -5,3                     |
| Canarias             | 166.064 | -0,8                     |
| Cantabria            | 30.602  | -2,8                     |
| Castilla y Leon      | 105.468 | -3,6                     |
| Ávila                | 8.605   | -2,6                     |
| Burgos               | 13.646  | -4,4                     |
| Leon                 | 21.679  | -3,1                     |
| Palencia             | 6.178   | -2,8                     |
| Salamanca            | 17.104  | -3,0                     |
| Segovia              | 4.883   | -5,2                     |
| Soria                | 2.565   | -9,5                     |
| Valladolid           | 22.410  | -3,2                     |
| Zamora               | 8.398   | -4,4                     |
| Castilla - La Mancha | 126.843 | -3,1                     |
| Cataluña             | 330.782 | -1,9                     |
| C. Valenciana        | 316.096 | -1,1                     |
| Extremadura          | 73.754  | -3,1                     |
| Galicia              | 122.036 | -3,4                     |
| Madrid               | 293.047 | -1,9                     |
| Murcia               | 79.852  | -2,3                     |
| Navarra              | 29.779  | -1,5                     |

| MENSUAL              | Alliados   | mensual (%) |
|----------------------|------------|-------------|
| Andalucía            | 3.458.831  | 0,5         |
| Aragón               | 623.469    | 2,3         |
| Asturias             | 384.592    | 0,7         |
| Baleares             | 622.275    | 9,3         |
| Canarias             | 910.114    | 0,1         |
| Cantabria            | 231.803    | 0,9         |
| Castilla y Leon      | 974.741    | 1,0         |
| Ávila                | 56.634     | 0,9         |
| Burgos               | 156.358    | 1,1         |
| Leon                 | 167.588    | 0,8         |
| Palencia             | 66.590     | 1,1         |
| Salamanca            | 128.704    | 0,9         |
| Segovia              | 65.630     | 1,6         |
| Soria                | 42.023     | 0,9         |
| Valladolid           | 230.196    | 1,0         |
| Zamora               | 61.016     | 1,1         |
| Castilla - La Mancha | 781.289    | 1,5         |
| Cataluña             | 3.806.364  | 1,1         |
| C. Valenciana        | 2.151.346  | 0,5         |
| Extremadura          | 413.927    | 1,1         |
| Galicia              | 1.077.292  | 0,8         |
| Madrid               | 3.698.453  | 0,6         |
| Murcia               | 668.589    | 1,3         |
| Navarra              | 311.263    | 1,0         |
| País Vasco           | 1.019.213  | 0,5         |
| La Rioja             | 139.945    | 1,9         |
| Total                | 21.321.794 | 1,0         |

FUENTE: Consejo Económico y Social de Castilla y León

12.972

-2,9

-2.2

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

demandantes son un 3% que el mes precedente). En la agricultura disminuye un 3,8% (tiene 4.474 demandantes en total, 175 menos en un mes) y el colectivo sin empleo anterior se reduce hasta las 10.989 personas (-1,3%, 143 desapuntadas en mayo)

País vasco

La Rioia

Total

Por sexo, el desempleo disminuye con más fuerza entre los hombres (1.998 menos, un -4.51%, hasta los 42.347 demandantes) que entre las mujeres (1.904 desempleadas menos, un -2.93%, hasta las 63.121 inscritas en el Ecyl).

Por grupos de edad, el desempleo disminuye porcentualmente más entre los jóvenes: hay 7.650 demandantes menores de 25 años, al 'salir' de esa lista 438 en mayo (-5,42%), mientras los mayores de esa edad son 97.818 tras restar 3.464 personas en el último mes (-3,42%).

En la comparativa anual, el paro registrado disminuye en 5.587 parados en Castilla y León (-5,03%) y en España la bajada es algo inferior (-4,79%) con 131.260 desempleados menos en el último ejercicio.

Tanto en el balance mensual como en el anual, todas las autonomías redujeron sus cifras del paro y mejoraron sus datos de afiliación a la Seguridad Social.

Por provincias, el desempleo disminuye en las nueve de Castilla y León. La que más parados resta es Valladolid (731 menos, hasta los 22.410), León (resta otros 691, el 3,1% de sus parados) y Burgos (621, un

descenso del 4,4%).

► ÁVILA. La provincia abulense registra 56.634 afiliados en el mes de mayo (un 0,86% de subida), que son 483 cotizantes más que en abril.

El paro disminuye en Ávila hasta las 8.605 personas (-2,6%,), con 226 desempleados menos.

▶ **BURGOS.** En Burgos, la cifra de ocupados sube hasta los 156.358 (1,09%) con 1.682 nuevos inscritos a la Seguridad Social.

La lista de desempleados disminuye en la provincia (-4,4%) hasta los 13.646 demandantes de un puesto de trabajo (621 menos que en abril).

**LEÓN.** La Seguridad Social re-

gistró en mayo una media de 167.588 afiliados en León (0,80%), al sumar 1.332 el mes pasado.

Las personas paradas son 21.679 en la provincia leonesa (-3,1%) al restar 691 durante el último mes.

▶ PALENCIA. Son 66.590 los afiliados a la Seguridad Social en Palencia (1,07%), donde se incorporan 703 ocupados en mayo.

En cuanto al paro, los 6.178 inscritos en la provincia palentina suponen un 2,8% menos que en abril, al *desapuntarse* de las oficinas del Ecyl 177 personas en mayo.

▶ SALAMANCA. En Salamanca, la ocupación media crece un 0,85 % con 1.089 nuevos cotizantes, que elevan la cifra hasta los 128.704. Es el mayor número de afiliados medios desde el invierno de 2007 en la provincia.

Los desempleados son 17.104 en esta provincia, que reduce un 3% su cifra de parados, al sacar a 536 personas el mes pasado.

▶ **SEGOVIA.** Segovia registra el mayor incremento porcentual de la ocupación de Castilla y León, al subir un 1,56% su cifra de afiliados, hasta los 65.630, que son 1.007 más de los que había en abril.

La provincia cerró el mes de mayo con 4.883 parados, que son un 5,2% menos que abril al reducir la cifra en 268 personas.

SORIA. Soria supera los 42.000 afiliados en mayo (42.023) al subir casi un punto (0,94%), con 391 ocupados más.

Los 2.565 desempleados que computa Soria suponen un descenso del 9,5%, como es habitual, el descenso más destacado de Castilla y León: los demandantes de un puesto de trabajo en el territorio más despoblado de la Comunidad disminuyen en 268 personas.

▶ VALLADOLID. Valladolid ganó 2.220 ocupados en mayo lo que eleva su cifra de afiliados a la Seguridad Social hasta las 230.196 personas. Es el máximo de afiliación media de las dos últimas décadas (desde 2004). Y también es el récord de la serie histórica que desde 1982 registra la afiliación a fin de mes, porque la provincia cerró mayo con 228.279 cotigantes

La afiliación media en Valladolid creció casi un punto (0,97%) el mes pasado, evolución similar a la media nacional y autonómica.

En cuanto al paro, desciende en Valladolid un 3,2% el mes pasado, lo que se traduce en 731 desempleados menos, hasta las 22.410 personas en la provincia.

▶ZAMORA. La provincia zamorana tiene 61.016 ocupados (crece por encima de la media autonómica, un 1,08%)a, incorporar a 650 trabajadores a su mercado laboral en mayo.

El desempleo en Zamora se queda en 8.398 personas, 384 menos que el mes anterior, que representa un descenso del 4,4% en esta provincia

# Un reportaje de El Mundo CyL se alza con el premio nacional de Línea Directa

El jurado reconoce el trabajo de la redactora jefe, Alicia Calvo, 'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', como el mejor de prensa escrita y digital sobre seguridad vial

WALLADOLID
Galardón. Un reportaje de El Mundo de Castilla y León se alza con el premio nacional de Línea Directa. El jurado reconoce el trabajo de la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León y Valladolid, Alicia Calvo, 'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', como el mejor de prensa escrita y digital sobre seguridad vial.

Detrás de cada accidente de tráfico, detrás de cada víctima hay algo más que una estadística. Está la historia humana, la de las víctimas y sus familias. Como las de Estela Domínguez y Noemí Herranz, las dos jóvenes de Valladolid y Segovia, que perdían la vida en las carreteras de Castilla y León, que cuenta Alicia Calvo en el reportaje premiado por Línea Directa.

La redactora jefe de El Mundo de Castilla y León, en el momento de recoger su premio en la gala celebrada en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, además de agradecer el galardón al jurado y a Línea Directa, no dudaba en reconocer el trabajo que desde la aseguradora se realiza por la seguridad.

Un capítulo de agradecimientos que, en este momento de su intervención, Alicia Calvo dirigía al director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, «por su compromiso por mostrar el lado más humano de cada historia», afirmaba Calvo para acto seguido dirigir sus palabras a los padres de Estela y Noemí: «Pero sobre todo gracias a los padres de Estela y Noemí. Dos jóvenes que son mucho más que las víctimas número 10 y 49 del asfalto en Castilla y León».

Para ellos, para su familia, para sus padres, eran las palabras más sentidas y emotivas de la redacto-



Ángel Carreira, corresponsal político de Antena 3, y Alicia Calvo, redactora jefe de El Mundo CyL . LÍNEA DIRECTA

ra jefe de El Mundo de Castilla y León y Valladolid, en el momento de recoger el premio nacional de Línea Directa al mejor trabajo del país en prensa escrita y digital sobre seguridad vial

«Gracias a los padres de Estela y Noemí por su generosidad y el esfuerzo emocional de contarnos el episodio más terrible de sus vidas. Y por hacernos más conscientes de lo devastadora que puede ser la carretera», remarcaba Alicia Calvo, quien finalizaba dejando claro el compromiso del periódico en seguir mostrando el lado más humano de las historias. «En lo que valga, en El Mundo de Castilla y León seguiremos escribiendo sobre ello», concluía.

'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', el reportaje premiado por Línea Directa había sido seleccionado junto a nueve trabajos de prensa escrita y digital de otros medios, en la vigésimo primera edición de este certamen nacional, de entre más de 2.100 artículos y reportajes publicados en el último año que se dividen en tres categorías prensa escrita o digital, radio y televisión.

El artículo de la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León y de Valladolid recoge el testimonio de las familias de una joven vallisoletana, Estela Domínguez, y una segoviana, Noemí Herranz, que ponían voz y rostro a una tragedia que no logra contenerse en otro año negro para las carreteras de la Comunidad.

Durante la gala de entrega de premios, la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, remarcaba el hecho de que detrás de cada accidente, de cada víctima se encuentra la tragedia de la historia humana que trunca el siniestro de tráfico.

«Salvo el año de la pandemia, estamos en una media anual de 1.700 personas muertas en carretera, y de casi 9.000 heridos graves. Detrás de cada uno de esos números hay una historia y muchas vidas gravemente afectadas», aseguraba Patricia Ayula durante su discurso.

### Vox registra una PNL para rechazar al Gobierno por la Ley de Amnistía

VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Vox registró en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para intentar que el Parlamento autonómico muestre su rechazo al presidente del Gobierno y a todo su Ejecutivo por «ceder a las pretensiones del separatismo» con la Ley de Amnistía, que para Vox es «contraria a la unidad de España, a la igualdad de todos los españoles, la Constitución y el Estado de Derecho».

Según figura en la exposición de motivos de la PNL, remitida por Vox, la Ley de Amnistía es «el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978», dado que, a su juicio, representa «un ataque extraordinariamente grave a la unidad nacional y a la convivencia entre españoles», informa Ical.

La formación también acusa al Gobierno de Sánchez de «perpetrar un acto de corrupción sin precedentes» por amnistiar a figuras políticas del independentismo «a cambio de sus votos para mantenerse en el poder».

Se trata, según Vox, de «una aberración sin precedentes en el ordenamiento jurídico español» dado que «no solo borra las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados», por lo que la formación califica los hechos de «una gravedad sin precedentes» porque, con la Ley de Amnistía, «se humilla a la nación, se legitima el golpismo y se desacredita al Estado de Derecho».

También apuntan que «se atenta contra el principio de separación de poderes», al privar a los tribunales de su potestad de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados.

# Empresa Familiar dice que «el contexto de polarización no favorece la inversión»

J. J. Á. VALLADOLID

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Pedro Palomo, denunció ayer que «el complicado contexto político de polarización no favorece la inversión». Así lo indicó al realizar el balance, «positivo», de los dos años de mandato. En este sentido, Palomo dijo que han trabajado para superar las dificultades generadas por la «Covid, la guerra de Ucrania, la Ley de Amnistía, la falta de mano de obra o el endurecimiento de los tipos de interés».

Palomo, que pondrá fin a su mandato en el congreso regional que se

celebrará esta semana, destacó que las personas son el «verdadero motor y la clave del éxito. Las empresas nacen y evolucionan con el compromiso de que las personas encuentren un proyecto adecuado para su vida profesional», señaló.

EFCL apuesta por la Formación Profesional Dual para mejorar el empleo de los jóvenes. Palomo señaló que el 95% de los jóvenes de FP Dual son contratados por las empresas. «La Formación Profesional es la punta de lanza», indicó Palomo, quien destacó la colaboración de Empresa Familiar con la Consejería de Edu-

cación de la Junta para facilitar el acceso al trabajo de los jóvenes.

Palomo comparó las cifras de desempleo de España con otros países de Europa y destacó la importancia de facilitar a los jóvenes su acceso a un puesto de trabajo. «España tiene la tasa de desempleo más elevada en Europa y es campeona en desempleo juvenil», señaló.

Tras cumplir dos años al frente de EFCL y en el momento da dar el relevo, Palomo tiene claros los retos que afronta su sucesor, Isidoro Alanís. Uno de los más importantes es la reducción de la burocracia.



Pedro Palomo, presidente de EFCL. ICAL

«Hay que tener una administración más ágil», en alusión a la Junta de Castilla y León, aunque destacó la política de impuestos a la sucesión de la empresa familiar del Gobierno regional, lo que ha supuesto que haya «menos mortandad», indicó.

El presidente de EFCL se mostró satisfecho del trabajo realizado durante los dos años de mandato y añadió que no ha resultado fácil la tarea debido al contexto político, social y económico, no sólo por el aumento de los tipos de interés, sino también por las dificultades que se encuentran para acceder al crédito.

Palomo reclamó que se rebajen las cotizaciones que desembolsan los empresarios con el fin de mejorar la productividad. El presidente de EFCL dijo que las condiciones salariales han evolucionado de manera favorable en los últimos años y se refirió a la necesidad de hablar más de productividad ya que la tasa en España es baja si se compara con la media europea.

# **ESQUELAS**



SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. Cantabria, 31
- C/ Barcelona s/nº
- (Parque Santiago Gamonal)
- Plaza Mío Cid, 2 (Estatua del Cid Soportales de Antón)
- Avda. Reyes Católicos, 20 (Edificio Torquemada)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Hermanas Mirabal, 56
- C/ Francisco Sarmiento, 8



**EL SEÑOF** 

#### DON DIOSDADO VICARIO CABIA

(DADI / DADO)

Falleció el día 4 de junio a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados padres: don Diosdado Vicario (†) y doña Dolores Cabia. Hermanos: Luis Guillermo (†), Vega (†) y Lola. Hermanos políticos: Miguel y Carlos. Sobrinos: Candela, Luis y Efraín. Tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 4.45 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José', efectuándose acto seguido su incineración. El jueves, a las 16 horas, se procederá al entierro de cenizas en el cementerio de San José.

Vivía: C/ Madrid nº 33.

**Capilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 5 de junio de 2024



LA SEÑORA

#### DOÑA MARÍA SOCORRO MARÍN RASTRILLA

Falleció el día 3 de junio a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenado esposo: Don Faustino Santamaría Vicario. Hijos: Ángel, Rocío y Eduardo. Hijos políticos: Almudena, Francisco José y Raquel. Nietos: Alba, Mara, Jara, Edu y Daniel. Hermanos: Agustina, Lucía, Eladio (†), Basilio (†) y Eduardo (†). Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy miércoles a las 6 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'.**Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: C/ Romancero nº 32.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 5 de junio de 2024

## SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...





C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org



בו כבוור

### DON AMADOR GIMÉNEZ PÉREZ

Falleció en Burgos el día 3 de junio de 2024 a los 87 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

**D. E. P.** 

Su esposa: Felisa Echeverría Castro.

Hijos: Yolanda (t), José Amador (t) y Félix. Hijos políticos: Salvador, Oliva y Elizabeth. Nietos: Iván, Mireya, Miguel, Cristian y Mónica. Nietos políticos: Dani, Laura, Laura y Elena. Hermanos (t), hermanos políticos (t), sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy miércoles día 5 a las 11.15 h. en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.**Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de Burgos

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Burgos, 5 de junio de 2024

# ESQUELAS en el mundo en el burgos el correo de burgos

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

## **DEPORTES**

#### **RUGBY**

## Adiós de Walker y Sanz a Recoletas

URGOS

El polivalente Nicolas Walker vuelve a Argentina, tras incorporarse de forma inmediata en el mes de febrero 2024 como 'medical joker' tras la grave lesión de Valentín Bustos. Anteriormente militaría en el equipo burgalés las dos últimas temporadas 2021-2022 y 2022-2023.

Por otra parte se confirma la baja del tercera Ruben Sanz, cuya no continuidad ya estaba acordada a la conclusión de esta temporada, y su decisión de poner fin a su carrera como jugador en activo y colgar las bo-

A punto de cumplir sus 32 años Ruben ha estado defendiendo los colores del Aparejadores durante cuatro temporadas.

Desde el club recuerdan que «su compromiso con el club y experiencia han sido referente para todos dentro del campo y el vestuario».

Desde el Club Aparejadores Rugby Burgos «queremos agradecer el esfuerzo del Nicolas Walker y Ruben Sanz y compromiso en su estancia en nuestro Club y les deseamos mucha suerte en su futuro». Todos «les echaremos de menos y siempre en el Aparejadores Rugby Burgos tendrán a su familia gualdinegra», afirmó el presidente del club universitario, Manolo Vadillo.

# «Tenemos que creernos que la eliminatoria podemos ganarla allí»

**BALONMANO.** El técnico del UBU San Pablo Burgos, Roi Sánchez, señala que afronta «con mucha ilusión» la eliminatoria con Cangas

BLIBCO

El UBU San Pablo Burgos luchará contra Frigoríficos del Morrazo Balonmano Cangas para hacerse con la última plaza disponible en la máxima categoría del balonmano español a doble partido. El primero de esos encuentros es este mismo miércoles, 5 de junio, a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal El Plantío. El segundo, el sábado 8 de junio a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de O Gatañal.

El equipo burgalés se enfrenta este miércoles al primero de los dos partidos que todavía hacen mantener vivo el sueño de ASOBAL, tras perder la final del play-off frente a Tubos Aranda Villa de Aranda siendo anfitrión. Los cidianos llegan «poco a poco recuperados del palo de no haber podido cerrar el ascenso la semana pasada» como indica Roi Sánchez en la previa de los partidos, pero «con toda la ilusión, es una oportunidad más, es la tercera oportunidad que podemos tener de poder soñar con poder jugar el año que viene en la liga Plenitude».

Ese sueño ahora pasa por vender a Balonmano Cangas, un equipo de categoría superior, «que viene con una muy buena dinámica en esta segunda vuelta, lo cual nos va a llevar a tener que hacer muy buenos partidos para poder doblegarles», indica Sánchez. Esa diferencia de



Imagen del partido contra el Villa de Aranda. TOMÁS ALONSO

categoría se refleja en el estilo de juego y en que Cangas «es un equipo mucho más físico que nosotros, tiene mucho lanzamiento exterior, tiene unos extremos muy buenos que finalizan muy bien y son muy rápidos», analiza el técnico cidiano.

La clave de esta promoción para Roi Sánchez pasa por «estar muy seguros en el repliegue, que no nos hagan goles fáciles de contraataque, llevarlos a posicional y a partir de ahí nosotros defender como hemos estado haciendo toda la

temporada para poder correr, y en ataque posicional encontrar un poco las fisuras que puedan tener ellos en defensa». Conseguir realizar un buen encuentro en El Plantío, no solo para «creernos que la eliminatoria la podamos ganar allí», como señala Sánchez, sino también poder «brindarle un buen partido a nuestra afición, también en forma de agradecimiento por todo lo que nos dieron el fin de semana del play-off y lo que nos vienen dando toda la temporada».

#### **RUGBY**

## Flor de Escocia, cuarta en Segunda

BURGOS

El campo de las terrazas de la localidad madrileña de Alcobendas acogió el torneo nacional sevens femenino challenge a GPS copa de la reina, segunda máxima competición nacional en la modalidad olímpica del rugby.

El PRB Flor de Escocia UBU se presentaba el sábado en Madrid con muchas bajas, debido a la dureza del último tramo de la liga XV. En cuanto a las bajas la primera era la del técnico local Álvaro González que ha sido intervenido en una pierna recientemente.

A esta se unía la de las cuatro jugadoras foráneas que ya se encuentran en países bajos, las lesionadas Bea Rodriguez, Ana Alonso y Diana García y la sancionada Bea Almaran. Aun con todas estas premisas las burgalesas salieron el sábado con toda la ilusión consiguiendo dos victorias ante Vallecas Rc y Torrelodones Rc. Y cayendo 14 a 15 ante el conjunto gaditano del Puerto de Santa Maria.

El domingo ya clasificadas para la copa de oro, en semifinales esperaba el Salvador RC de Valladolid. Plagado de jugadoras internacionales, contra las que las pingüinas poco pudieron hacer. Cuarta posición que hace que el PRB Flor de Escocia Universidad de Burgos, continúe un año más sin conseguir el ascenso pero en el ranking de los 16 mejores equipos nacionales.

Cambiamos de imagen. Pero la verdad sigue por delante.

EL

MUNDO

EL CORREO DE BURGOS



## **CULTURA**

# La «carrera de fondo» de una joven promesa de las letras en Castilla y León

Mateo Martínez Martija, ganador del Certamen de Arte Joven en 'Narrativa', más motivado que nunca para «seguir escribiendo»

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Tenía «expectativas» de ganar. Ha sido un «proceso muy bonito» y al mismo tiempo «muy largo», pero la espera mereció la pena. Cuando al escritor burgalés Mateo Martínez Martija le confirmaron que era uno de los finalistas del Certamen de Arte Joven de Castilla y León en la categoría de Narrativa, los «nervios» y la «emoción» empezaron a aflorar instintivamente. Quedaba casi un mes para la gala, aunque tuvo la oportunidad de conocer previamente al resto de autores seleccionados en Palencia. La competición dio paso a la convivencia y fue una «experiencia muy interesante». Después, cuando se erigió como ganador a mediados de mayo en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid, experimentó una «alegría enorme» que todavía está «procesando»

Alzarse con este reconocimiento supone, en palabras de Martínez Martija, una «satisfacción especial al pesar en tantos proyectos rechazados y envíos a editoriales y premios que no responden». No es el primer galardón que recibe. En 2020, triunfó en el José Hierro con *Nuevos Navegantes*. No en vano, sabe de sobra que «la literatura es una carrera de fondo en la que las cosas van llegando de un modo natural, aunque tras varios años de trabajo en la sombra».

Bajo la sombra lleva mucho tiempo este joven y prolífico autor. Podría decirse que escribe a granel porque ha llenado miles de páginas, pero nunca a bulto. Siempre anda inmerso en varios relatos a los que da mil y una vueltas. Encima de su mesa, La noche sobre la montaña clamaba reconocimiento y no se lo pensó dos veces a la hora de presentarlo al Certamen de Arte Joven. Era la tercera vez que participaba y su última oportunidad al cumplir los 30 años. Confió en las posibilidades de esta obra y acertó de pleno.

¿De qué trata *La noche sobre la montaña*? De muchas cosas. Tal y como explica su autor, «comprende tres relatos distintos sin relación entre sí». Fiel a su estilo, mantiene una «perspectiva realista» en base a «historias cercanas». Como la anécdota verídica de dos amigas, que «necesitan encontrar un centro médico en mitad de la noche y de la montaña palentina», a las que promete invitar a comer en cuanto tenga ocasión.

«En las otras convocatorias estaba centrado en escribir novela, de forma que mandaba cuentos antiguos o que debía revisar». Sin embargo, Martínez Martija tuvo esta vez un pálpito. «Estas historias, escritas el año pasado, me transmitían una sensación positiva en cuan-

to al argumento y la tensión narrativa», confiesa.

Abordando en sus narraciones entramados vitales como «la amistad, el concepto de no lugar, la memoria y el retrato social», este joven escritor burgalés aguarda impaciente la publicación de la obra como parte del premio. Por si fuera poco, recibió 2.000 euros que invertirá «principalmente en viajar y disfrutar del verano con mi gente».

Más allá de la dotación económica y el hecho de publicar -aún desconoce con qué editorial-, Martínez Martija asegura que este triunfo a nivel autonómico supone una «gran motivación» de cara a «seguir escribiendo». De igual manera, considera «muy importante fomentar la cultura en Castilla y León y ayudar a los jóvenes artistas en el desarrollo de sus proyectos».

Es probable que este premio sirva de trampolín para ampliar más si cabe el foco mediático de Voces desde el fondo (2024), su primera novela. Tras varias presentaciones en Burgos, ha vivido «experiencias muy positivas y sorprendentes» en Torrelavega (Cantabria), Salamanca o Valladolid. Y espera sumar y seguir próximamente en Madrid y Cataluña. De momento, le congratula saber que el libro «se está moviendo bien» y

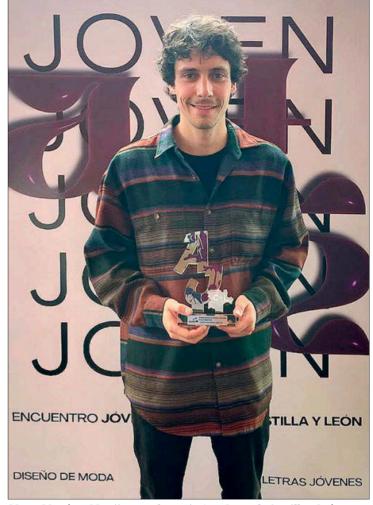

Mateo Martínez Martija, con el premio Arte Joven de Castilla y León. ECB

que a los lectores «les ha sorprendido el estilo directo y las digresiones del protagonista, la fuerza de la historia y su crudeza». En la misma línea, desde su editorial (*Milenio*) también le han transmitido «muy buenas sensaciones sobre la promoción».

Sin prisa porque le gusta hacer las cosas bien y tampoco sin pausa, Martínez Martija continúa dando forma a «una novela formada por varias partes que requieren tiempo para encajar». Como si de un puzle se tratase, lo importante es rematarlo en condiciones para que el conjunto luzca como es debido y ninguna pieza se quede fuera. Y si no tuviese bastante con este proyecto, espera que el verano dé lo suficientemente de sí para «dedicar algunas semanas a escribir algún relato de nuevo». Lo hará, como siempre, con sumo gusto porque la literatura es su pasión, su vida, su todo.

# Segundo puesto para el Orfeón Burgalés en el Certamen Coral de Vitoria-Gasteiz

Tras medirse a otras siete corales, se alzó como subcampeón por detrás de la Coral del Conservatori de Sant Cugat del Vallés

#### BURGO

El Orfeón Burgalés se alzó el pasado 1 de junio con la medalla de plata durante la final del primer Certamen Coral de Vitoria-Gasteiz, celebrado en el conservatorio Jesús Guridi. La agrupación logró conquistar al jurado con dos piezas libres de su repertorio habitual: Corazón Coraza, basado en el poema de Mario Benedetti con música de la compositora Beatriz Corona; y Aritz Adarrean, del maestro Julen Ezcurra, cumpliendo así uno de los requisitos del concurso que indicaba que una de las piezas propuestas debía estar escrita en euskera. Para cerrar su participación, el Orfeón interpretó la pieza obligatoria del certamen: Gaur akelarre Gorbeian, de Luis Aramburu.

La excelente ejecución técnica e interpretativa de las obras, permitió al Orfeón Burgalés hacerse con el segundo puesto, por detrás de la Coral del Conservatori de San Cugat de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) e imponiéndose a otras seis agrupaciones de diferentes puntos de la geografía española. La directora de la coral burgalesa, Marta Pilar Hernando, destacó el gran trabajo de toda la masa coral, que gracias a su compromiso, dedicación y pasión por la música hizo posible este reconocimiento. «Estoy segura de que este premio es solo el comienzo de todas las cosas bonitas que van a llegar», destacó.

El Orfeón Burgalés tiene ahora una apretada agenda en las próximas semanas con el Concierto Extraordinario de las Fiestas de San Pedro y San Pablo, que se llevará a cabo en el Teatro Principal el viernes 21 de junio y en el que interpretará la famosa cantata *Carmina Burana*, de Carl Orff, junto con la coral Ars Nova, dirigida por el burgalés Javier Castro. Este concierto, además, se replicará el domingo 23 de junio en el Teatro Unicaja de Salamanca.

La actividad de la coral continuará con la representación de la zarzuela *La Revoltosa*, los días 28 y 29 de junio, en el Teatro Principal junto la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu) y al Ballet Antología en la primera de las producciones de la III Temporada Lírica de Burgos 2024. El cierre de temporada antes del parón estival se producirá jueves 18 de julio con un concierto en la trinchera del ferrocarril de Atapuerca.

# El universo artístico de López Herrera, ahora con música de Oihan

El concierto, gratuito, se celebra mañana a las 19:30 horas en la sala Pedro Torrecilla

#### BURGO

Las esculturas-pájaro y las pinturas de López Herrera dialogarán mañana jueves en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Círculo con la música de Oihan, el proyecto de Guillermo Aragón, batería en Arizona Baby o Cosmic Birds y cantante y compositor en Tuxedo. El concierto tendrá lugar a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Este artista y multiinstrumentista ha lanzado este año *Domarla Luz*, una expansión electrónica y poética de su música que podría describirse como un folk minimalista que no renuncia al sonido contemporáneo. Un disco elogiado en medios especializados como *Radio 3 y Mondosonoro*.

Tras su primer EP, Canciones para Imanol, Ohian ('bosque' en euskera y segundo nombre de Aragón) lanzó su debut en largo con Un Paseo por el Bosque. Ya en 2022, publicó su revisión del Romance del Conde Olinos, un recorrido en clave de psicodelia pop de la tradición oral castellana.

La exposición *López Herrera ¿evolución?* puede visitarse en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de Fundación Círculo, en la plaza de España, hasta el 16 de junio. Su horario es de martes a viernes de 18 a 21 horas, los sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 21 y los domingos de 12 a 14 horas. Los lunes y el día del Curpillos, la sala permanecerá cerrada.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 94710 10 00. Fax: 947 00 28 53. -mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



Foto de familia de los alcaldes que ayer asistieron al Palacio Provincial para firmar el convenio con el Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ). SANTI OTERO

#### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), entidad dependiente de la Diputación de Burgos, suscribió ayer un nuevo convenio de colaboración con 41 ayuntamientos de la provincia para la contratación de coordinadores deportivos. De esta forma, los municipios adheridos a este acuerdo se repartirán 15 profesionales, uno más respecto al pasado ejercicio.

Según detalló el presidente de la Diputación, Borja Suárez, esta contratación extra obedece a la necesidad de prestar una mayor cobertura en el Alfoz de Burgos, que concentra al 33% de la población juvenil de entre 10 y 34 años. Asimismo, incidió en la necesidad de crear una «segunda zona» de actuación porque «la demanda de servicios es cada vez mayor».

La inversión, explicó Suárez, superará los 230.000 euros. El año pa-

# El papel de los coordinadores deportivos para «dinamizar» el medio rural «todo el año»

El IDJ aporta más de 230.000 euros para contratar a 15 profesionales en 41 ayuntamientos de la provincia

sado, tal y como consta en la memoria del IDJ, se destinaron 288.052 euros para financiar 14 contrataciones repartidas en los entornos del Alfoz de Quintanadueñas, Lerma y Villalmanzo, Belorado y Cerezo de Río Tirón, Roa, Villadiego, Melgar de Fernamental, Medina de Pomar, Valle de Mena, Villarcayo, Salas de los Infantes, Quintanar de la Sierra, Briviesca, Oña y Espinosa de los Monteros.

Para Suárez, resulta muy «significativo» que la Diputación respalde este tipo de contrataciones. Porque puede que no sean mediáticas como las competiciones de élite que se desarrollan en suelo burgalés, pero son «la correa de transmisión entre los objetivos que tiene el IDJ y la realidad del día a día de los jóvenes de la provincia».

Consciente de lo «importante» que resulta potenciar la «colaboración entre entidades locales y la propia Diputación», el presidente de la Institución Provincial dejó claro que la «promoción del deporte» seguirá siendo una prioridad para el equipo de Gobierno «a lo largo y ancho de la provincia».

En la misma línea, el presidente del IDJ, Ángel Carretón, también ensalzó la aportación que realizan los coordinadores deportivos para la tercera edad, sobre todo en las zonas más despobladas del medio rural burgalés.

Veinticinco alcaldes asistieron a la firma del convenio que, en palabras de Suárez, permitirá «dinamizar permanentemente durante todo el año esa actividad tan reclamada por los ayuntamientos, por los jóvenes y por el sistema educativo». Por su parte, la regidora de Oña, Belén Paramio, agradeció el respaldo del IDJ porque, gracias a estas contrataciones, «en nuestros municipios muchos mayores también se ven beneficiados por este tipo de convenios».

